

Primer gol en el Atlético

Con ese tanto, Julián Álvarez cerró la go leada ante Valencia por LaLiga. DEF



Con aroma a despedida Así fue el show de Los Ratones Paranoicos ante 40 mil personas, p.44

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXIX № 28:305, **PRECIO: \$ 2.200,00** EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50.

Lunes 16 de septiembre de 2024

# Milei se aferra al déficit cero y exige a las provincias que se hagan cargo de sus gastos

Dijo: "Achicar el Estado para engrandecer a la sociedad". Muchas ausencias y chicanas al kirchnerismo.

Por cadena nacional, y con poca pre sencia de la oposición, sobre todo del kirchnerismo y de la izquierda, el Pre-sidente habló ante el Congreso para presentar el Presupuesto. Sin críticas a su gestión y con autoelogios, acusó a los políticos de usar el gasto público para hacer negocios. En distintos tramos se salió del discurso para desa-creditar a los K, como cuando le dijo al

### Desafío en Diputados

A los 87 votos que reunió para defender el veto jubilatorio, el oficialismo deberá sumar otros 38 para aprobar el Presupuesto. P.6

massista Germán Martínez "vos seguís sumando con dificultad". Tam-bién planteó la necesidad de debatir el achicamiento del Estado e insistió en que el gasto público sin recursos es inflación. "Ahora faltan ustedes", dijo refiriéndose a los gobernadores, a quienes les exigió un recorte de US\$ 60 mil millones Hubo muchos funcionarios y militantes. P.3

Es la inflación prevista para 2025, con un dólar oficial a \$1.207.



WALTER SCHMIDT El Presidente eligió confrontar con los K

EZEQUIEL BURGO Volver a la inflación más baja desde 2017, ¿se podrá?

Presencias y ausencias. Estuvo todo el Gabinete menos Pettovello y Mondino.

# PANCO **COLAPINTO**

### Colapinto empieza a hacer historia

En su segundo Gran Premio de F1, esta vez en el circuito de Bakú, en Azerbaiyán, el argentino terminó octavo y sumó puntos con su Williams, algo que

no ocurría desde hacía 42 años de la mano de Reutemann, "Es un sueño hecho realidad", aseguró el piloto, que fue muy elogiado por su equipo. El

heptacampeón Lewis Hamilton, que no pudo superarlo, lo saludó al finali-zar la carrera y dijo que "había hecho un gran trabajo". Ahora, Singapur. DEP.

### Un detenido por un supuesto intento de asesinato de Trump mientras jugaba al golf en Florida

El FBI informó que detuvo a un hombre de 58 años, oriundo de Hawaii, que llevaba un rifle AK 47 con mira telescópica. El Servicio Secreto se había tiroteado con el atacante cuando estaba en la cerca del club. Huyó y lo arrestaron en una ruta. Es el se-gundo ataque contra el republicano. P.28

### Vuelve el furor por las compras en Chile: 40 micros por día para ir de shopping

Desde este mes, el paso internacional Cristo Redentor está abierto las 24 ho-ras. Con el dólar planchado, la ventaja cambiaria hoy es la mejor en meses Ropa urbana, zapatillas, computadoras y artículos del hogar cuestan en prome dio 50% menos que en Argentina. P.34

CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sumario

# Si no fuera para llorar, cómo nos reiríamos

DE LA EDITORA



Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos: la edad de la sabiduría y también de la locura: la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo po-

seíamos, pero nada teníamos; ibamos di-rectamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nues tras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo" (Charles Dickens, "Historia de dos ciudades").

Raro. Con esa palabra -explicaba un consultor- sus encuestados describían este tiempo que atravesamos. Parece una definición acertada. Con toda franqueza, el Cambalache de Discépolo tampoco desen-

A Tito López, un líder piquetero kirchne rista del empobrecido Chaco, lo detuvo la

Justicia. Detectaron que, en forma ilegal, controlaba 5 mil hectáreas de tierras alambradas, y tenía 10 camionetas 4x4, más de mil cabezas de ganado. US\$ 40 mil y miles de pe sos en efectivo, entre otros bienes, a pesar de carecer de actividad laboral registrada. Apenas administra planes sociales. Al fiscal le llamó la atención "los exorbitantes montos de dinero facturado al Instituto de Agricultu

ra Familiar y Economía Popular (IAFEP), no

más de \$100 millones sin rendir.

ndo acreditado gastos o compras". Hay

Lourdes Arrieta, la diputada echada del **bloque de La Libertad Avanza** por haber ven-tilado los trapitos al sol de la visita libertaria a militares de la dictadura, como Alfredo Astiz, y representante ahora del monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal, la misma que dijo haber googleado para ver quién era Astiz, amparada en que no había nacido todavía en los años de la dictadura, llegó a una conclusión extraordinaria: La Constitución dice que para ser diputado de la Nación tenés que tener más de 25 años y ser ciudadano argen-

tino, no dice nada que tenés que tener cierto grado de conocimiento". Si Alfredo Palacios resucitara, se volvería a morir.

Al senador Bartolomé "Bartolo" Abdala habría que agradecerle la honestidad brutal con la que afirmó tener 15 asesores con contratos pagos por el Senado de la Nación que en realidad trabajan en San Luis porque "mi deseo es

Seguir viajando en business ellos y sus familiares, es uno de los reclamos que paraliza la operatoria de Aerolíneas cada semana.

ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio". En este sincericidio, lo más notable fue la confusión del legislador, presidente provisional de la Cámara alta y por lo tanto, tercero en la sucesión presidencial, cuando se defendió afirmando \*pago la mía", como si el dinero saliera de su bolsillo: les paga con el presupuesto que el Se nado le otorga a cada uno de sus miembros

specífica tarea legislativa. **Edgardo Llano**, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, uno de los gremios responsables de los paros salvaies de Aerolíneas, fue contundente Vamos a buscar otra forma de protestar, de reclamar. Y una de las formas es ir a las casas de los funcionarios del gobierno y las casas de los presidentes de las empresas' 'Animémonos y vayan', lo que se olvidó de aclarar es que en su caso el escrache sería virtual, en modalidad hotel office: el martes pasado embarcó con su familia rumbo a Madrid, en pleno verano europeo

El presidente Javier Milei, que cierra cada una de sus alocuciones al grito de "Viva la libertad carajo" se mostró inflexible a la hora de limitar el acceso a la información pública. Acceso gracias al cual se destaparon grandes escándalos nacionales, sin ir más lejos el que ahora protagoniza Alberto Fernández.

La época de las creencias y la de la incre-

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

**Evo Morales** Ex presidente de Bolivia



La atracción del poder Organiza una marcha convocada para mañana para pedir el reconocimiento del congreso partidario del MAS que en 2023 lo reeligió presidente y candidato presidencial para 2025. Para ello bloqueará caminos ha-cia La Paz. Pero desde el gobierno de Arce argumen tan que está imposibilita-





Currículum complicado El empresario quiere que darse con yacimientos de YPF en Santa Cruz, Para e llo se comunicó con el go-bernador Claudio Vidal mostrando su interés por Los Perales, uno de los mejores campos petroleros. Pero Vidal al parecer le cerró las puertas por las denuncias por presunta co rrupción que tiene. El País

Juanse



**Una fiesta** La celebración fue en el estadio de Vélez Sarsfield ante unas cuarenta mil perso nas. El motivo eran los 40 años de Los Ratones Paranoicos, un clásico del rock and roll vernáculo. Así, pre sentaron en Liniers su "Última ceremonia tour" durante casi tres horas. Un agradecimiento a todos los fans congregados. Spot

HUMOR

do. El Mundo

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 2 | 3 |   | 4  | 5 | 6  |
|---|---|---|----|---|----|
| ī | i | 8 | 1  | i | ī  |
| 9 | ╬ | ╬ | ╬  | i | ī  |
|   | i | i | ╁═ | i | ī  |
|   | i | i | ī  |   |    |
| 一 | i | ╬ | i  | i | 13 |
| ᄩ | ╬ |   | 15 |   |    |
|   | 9 |   |    |   |    |

CRUCIGRAMA

Horizontales

1. Onomatopeya repetida usada para imitar el rudo del habla ininterrumpida y previsible.

4. Tonto. 7. Americanismo: tienda de comestibles 9. Farts semicirular de una iglesia que los semicirular de una iglesia que la intención de ejecutar una cosa. 11. Anduvies una persona por distintos lugares sin un destino. 12. Hacia el linterio; en el linterior. 14. Chacó de fieltro s. L. Unidad de tiempo geológico, equivalente a mil milliones de años.

Verticales

1. Simbolo del bario. 2. (El – de la selva) Novela corta de Jack London, 3. (Sin. -) Sin rodeos, que labra las piedras para las construcciones.

6. Espadaña, planta. 8. Agarren con las manos. 10. Lengua habiada por los avares caucásicos.

Clarín 🕏 es propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Presentación en el Congreso



Mensaje. El presidente Milei hizo un discurso de 40 minutos en el recinto de Diputados, frente a palcos militantes. Ratificó que no negociará el equilibrio fiscal. EMMANUEL FERNÁNDEZ

# Presupuesto 2025: Milei se aferra al déficit cero y exige a las provincias que se hagan cargo de sus gastos

El Presidente presentó su proyecto de ley de leyes en el recinto de Diputados con los palcos colmados de militantes. Reclama a las provincias un ajuste adicional de US\$ 60 mil millones.

### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Javier Milei protagonizó este domingo un hecho inédito para la política argentina al presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2025 con un fuerte aviso al Congreso de que no negociará el déficit cero al tiempo que comprometió a los gobernadores a realizar un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares.

El proyecto de Presupuesto del Gobierno fue ingresado este mismo domingo en la Cámara de Diputados y prevé para 2025 un resultado financiero superavitario de \$ 192.334.700.000, con un cálculo de recursos corrientes de \$ 114 billones y prevé un gasto del sector público de \$ 8,5 billones. Asimismo, proyecta una inflación anual del 18,3%, un dólar de \$ 1.207 en diciembre y un rebote del 5% del PBI.

ciembre y un rebote del 5% del PBI.

La gala de presentación de la denominada ley de leyes tuvo de todo. Desde las luces celestes que
adornaron el Congreso, la alfombra roja en la entrada al Palacio Legislativo y los palcos colmados de
jóvenes libertarios, vestidos de
traje y peinados, algunos a la gomina. En la tribuna también se pudo ver a los padres del presidente
como así también a su novia, Amalia "Yuyito" González.

Al ingresar al salón de los Pasos Perdidos, el Presidente se mostró sonriente y seguro. "Hoy empezamos a escribir la nueva historia argentina", dijo al pasar antes de ingresar al recinto.

Milei dio su mensaje de poco más de 40 minutos, desde un atril ubicado justo delante del estrado de la presidencia que ocuparon la vicepresidenta Victoria Villarruel, el titular de Diputados, Martín Menem; el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, quienes presiden las comisiones de Presupuesto de sus respectivas cámaras y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En uno de los laterales se ubicaron el jefe de Gabinete, **Guillermo** Francos, la secretaria general de la Presidencia, **Karina Milei**, y el resto del gabinete nacional, completando la escena oficial. No estuvieron la ministra Sandra Pettovello ni la canciller Diana Mondino; y la ausencia más notoria fue la del asesor estrella Santiago Caputo.

Bancas vacias

En el recinto hubo una importante cantidad de bancas vacías. El oficialismo estuvo casi completo tanto en diputados como en senadores. El PRO, socio fundamental del Gobierno, estuvo representado con unos 26 diputados encabezados por Cristian Ritondo, y por la Cámara alta estuvieron los cordobeses Luis Juezy Carmen Alvarez Rivero. Mientras que los radicales fueron con unos 15 diputados, pero no hubo senadores. Entre los presentes se vio al tucumano Mariano Campero quien votó a favor de la ley de movilidad jubilatoria y lue-

go a favor del veto presidencial que bochó la normativa tras una reunión en Casa Rosada con Milei.

Por Encuentro Federal estuvo Miguel Pichetto y otros cuatro diputados, y el kirchnerismo estuvo representado por una veintena de diputados. Hubo cruces entre este sector y el Presidente (ver pág. 4).

Desde un comienzo, el jefe de Estado remarcó a los diputados y senadores que fueron al acto que "no hay nada más empobrecedor que el déficit fiscal". Tal como lo había adicipado, ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal y confirmó que primero planteará "cuánto tiene que ahorrar" el Estado para después definir el gasto público.

Sigue en la página

Tema Del Día CLARIN-LUNES 10 DESEPTIEMBRE DE 2024

### Presentación en el Congreso

### Viene de la página 3

"El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducirlo para cubrirlo", subrayó en uno de los tramos de su mensaje provocando la ovación de las tribunas. Milei dejó en claro que la metodología presupuestaria del Gobierno apunta a 3 objetivos calificados como "inéditos".

Obviamente el primero es garantizar el equilibrio fiscal, "terminamdo con el castigo de la deuda y la emisión". Además confirmó la decisión de "obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones". Y, por último, el compromiso del Gobierno para que en los períodos de abundancia "como serán los años que vienen, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la baja de impuestos".

En un ambiente favorable, Milei envió un mensaje directo a los gobernadores al explicar que "para cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI se requiere que las provincias en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 milliones de dólares."

Fue en el Congreso, considerado la casa de la política, que Milei acusó a la dirigencia haber "robado a los argentinos cerca de 25 mil millones de dólares por año durante los últimos 20 años". Pero uno de los momentos de tensión fue cuando Milei comenzó a hablar sobre el camino a recorrer para alcanzar el superávit fiscal y les dijo a los legisladores que no se preocupen porque "no saben sumar" (ver aparte).

Milei también le dejó en claro su ambición de "achicar el Estado" y se jactó de resolver en un año "el desastre" que dejaron las administraciones anteriores. Resaltó haber echado "31 mil ñoquis en 9 meses", la aprobación de la Boleta Única de Papel y "eliminar los intermediarios que lucarban con la pobreza".

Al instar a los miembros del Legislativo a apoyar su proyecto, los apuró: "Será la ciudadanía quien los coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente".

La escena final fue cuando Milei citó una frase de Cicerón "Cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes.' Y vaya que ha hecho cosas estúpidas el kirchnerismo", lanzó el Presidente, quien para completar y con el dedo indice apuntando al sector de los K dijo: "Ustedes de eso no aprendieron nada".

El final tuvo color a cancha de fútbol con Milei, sonriente, saludando a todos, y Karina moviendo al ritmo del tradicional "la casta tiene miedo" que bajaba de las tribunas.



Delegación. Los diputados Valdés, Heller, Germán Martínez, Santoro, Marino y Hagman, entre el puñado de kirchneristas que asistieron. MAXI FAILLA

# Milei se cruzó con los K, en un recinto con muchas bancas vacías

Los bloques opositores retacearon la asistencia, desde UxP a aliados como el PRO. El oficialismo llenó los palcos con funcionarios que aplaudieron al Presidente.

Martín Bravo

mbravo@clarin.com

Javier Milei presentó el Presupuesto con las bancas vacías en la parte superior del recinto, en contraposición con los palcos colmados de funcionarios y militantes libertarios. Los bloques opositores retacearon la asistencia, principalmente Unión por la Patria y la izquierda, aunque también en menor medida los aliados del PRO. Hubo contados cruces entre el Presidente y los presentes.

Cada espacio había debatido en la previa qué posición tomaría ante una exposición inédita, en un día y horario no habitual y sin la posibilidad de hacer preguntas sobre el contenido del proyecto. El único bloque que decidió faltar completo fue el Frente de Izquierda. De Unión por la Patria hubo unos 20 diputados -menos de un cuarto del total-, desde el jefe de la bancada Germán Martínez, integrantes de la Comisión de Presupuesto como Carlos Heller, Itaí Hagman, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Pedrinia otros como Daniel Arroyo, Eduardo Valdés y Leandro Santoro.

Sobre la hora apareció el senador catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Radi Jalil y había votado capítulos de la Ley de Bases, a contramano de la ausencia anunciada por José Mayans. Cuando Milei ingresó al recinto Andrada fue el único de ese espacio que aplaudió. El resto lo recibió de pie, en silencio e inmóvil.

"Aunque yo lea, vos no sabés sumar", le dedicó en un momento el Presidente a Martínez, que le había marcado la lectura que hacía del discurso, con la mirada permanente en las páginas sobre el atril. "Dame miroffono", chicaneó el jefe de bloque para señalar que no podía responderle, en uno de los contados intercambios de Milei con la oposición.

En otro tramo Martínez le reclamó la suba del mínimo no imponible de Ganancias. "Lo habías votado vos", le enrostró la postura a favor de la baja cuando era diputado. El Presidente lo miró pero siguió sin contestarle.

En el centro del recinto, en línea con el posicionamiento político, se sentaron los diputados de la oposición llamada dialoguista. Asistieron unos 15 radicales. Acaso también en una ubicación que graficó la división partidaria, Rodrigo de Loredo y un grupo entre los que estaban Pablo Cervi, Lisandro Nieri y Pamela Verasay quedaron en un

sector; apartadas, arriba y más lejos Danya Tavella, Mariela Coletta y Melina Giorgi, del ala crítica de Milei

De Encuentro Federal escucharon la presentación Miguel Pichetto, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, Florencio Randazzo e Ignacio García Aresca. Cerca quedaron los integrantes de Innovación, el bloque alineado con los gobernadores Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua y Alberto Weretilneck. Y algunos de la Coalición Civica, como Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Paula Olivetto.

Del PRO hubo casi 30 diputados que aplaudieron varios pasajes de la exposición. Con predisposición para aprobar el proyecto, Cristian Ritondo había asegurado que revisarán que lo destrinado al pago de la coparticipación de la Ciudad quede en línea con el fallo de la Corte Suprema. También participaron senadores del PRO, como Luis Juez y Alfredo de Angeli, y aliados provinciales del oficialismo en la Cámara alta como los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Al final Milei citó una frase de Ci-

Al final Milei citó una frase de Cicerón sobre un presupuesto equilibrado y dirigió la mirada hacia las bancas de UxP: "Ustedes de eso no aprendieron nada". Hubo somisas irónicas, pero no confrontación.

Si fuera por las presencias en la presentación, al oficialismo se le complicaría la aprobación. El Gobierno tendrá tiempo para negociar y sumar apoyos, mientras transcurra la exposición de funcionarios en el debate en la comisión de Presupuesto.

clarin#ramiro correla martins@g

# Para el año que viene: inflación de 18%, dólar de \$ 1.207 en diciembre y rebote del PBI de 5%

Habrá déficit cero con una regla para ajustar el gasto. En su discurso Milei habló del "cepo al Estado" y de un "blindaje" del equilibrio fiscal.

### Juan Manuel Barca ibarca@clarin.com

Javier Milei rompió de nuevo el protocolo y presentó este domingo el Presupuesto 2025, una tarea que hasta ahora siempre había recaído en los ministros de Economía. En su discurso de 40 minutos justificó la decisión en que el pre-supuesto es "radicalmente distinto" a los anteriores y será la hoja de ruta de su gestión para alcanzar el déficit cero, bajar la inflación y reactivar la economía

En ese marco, el Ministerio de Economía proyectó para el año que viene un superávit primario del 1,3% del PBI (antes del pago de inte reses de deuda) y un equilibrio financiero sin emisión monetaria ni nuevo endeudamiento, junto con una inflación anual del 18,3% un **dólar de \$ 1.207** en diciembre y un rebote del 5% del PBI, dejando atrás la fuerte recesión que todavía sigue afectando a la actividad.

Para este año, se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) cierre con una suba del 104,4% y el dólar en \$1.019,90. Así, después cuatro meses con una inflación del 4% mensual, Economía sigue apostando a una convergencia con una variación de precios del 1,2% men-sual y una suba del tipo de cambio del 1,7% (detrás del ritmo actual del 2% mensual), algo que para los eco-

nomistas resulta "poco realista".
"Si bien deseable, no pareciera que la inflación vaya a ocurrir de esa manera sobre todo con la recomposición de precios relativos que falta y con los aumentos de regulados que están programados", dijo Haroldo Montagú, economista de Vectorial y ex viceministro de Economia de Martín Guzmán. "Si la inflación va por debajo del tipo de cambio es una apreciación real insostenible para una Argentina a la que ya no entran dólares", dijo.

Luego, en 2025, el ministro espe-ra una **suba del 18% del dólar en to**do el año, a tono con la inflación prevista, una estimación que choca con las expectativas en el mer-cado de una salida del cepo con unificación cambiaria y salto del tipo de cambio. En cuanto al PBI, se prevé terminar el año con una

|                      | 2024         | 2025         |
|----------------------|--------------|--------------|
| Inflación            | 104,40%      | 18,30%       |
| Dólar                | \$1.019,90   | \$1,207,00   |
| PBI                  | 3,80%        | 5,00%        |
| Exportaciones        | 23,20%       | 7,70%        |
| Importaciones        | -19,20%      | 14,20%       |
| Saldo comercial      | US\$ 21.972M | US\$ 20.748M |
| Consumo privado      | -6,30%       | 4,50%        |
| Consumo publico      | -4,80%       | 4,00%        |
| Inversión            | -22,20%      | 9,90%        |
| * % del PBI          |              |              |
| Gasto                | 16,70%       | 16,50%       |
| Recaudación          | 16,70%       | 16,50%       |
| Resultado primario   | 1,50%        | 1,30%        |
| Resultado financiero | 0,00%        | 0,00%        |

(\*)Variación interanual y valor en pesos o dólares



Estrechón. El ministro Luis Caputo saluda a Milei, EMMANUEL FERNANDEZ

Repercusiones





caída del 3.8%, mayor al 3.5% pre

visto por el FMI en julio. El orga nismo proyecta un crecimiento de la economía global del 3,3% en

2025. Y en el plano local, Economía

estima que el repunte del 5% del

PBI será motorizado principal-

mente por la industria y el comer-

cio, con subas de 6,2% y 6,7%, res

pectivamente, mientras el agro

avanza 3,5%, luego de la recupera-

ción de la cosecha. Por el lado de la demanda, el con-

sumo privado y público caerán un 6,3% y 4,8% en 2024, mientras la in-

rersión se desplomará un 22,2% y

las exportaciones crecerán 23,2%

Para 2025, el consumo privado se incrementará 4,5%, la inversión,

9,9% y las exportaciones, 7,7%. Por

el lado de la oferta, las importacio

nes suben 14,2% en 2025, después de una caída del 19,2% este año.

De esa manera, las exportacio-nes sumarán US\$ 104.000 millo-

nes y las importaciones US\$ 83.000 millones el año que viene

"El valor exportado de bienes y ser

vicios se provecta con un aumento

de 9,0% y el valor importado con una suba de 13,4% en 2025, resul-

tando en un superávit comercial de USD 20.748 millones en el año",

indica el Presupuesto. Milei habló en su discurso de po

nerle un "cepo al Estado" y un "blindaje" del equilibrio fiscal. "Es-

te será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default de toda

la historia argentina", destacó el Presidente, y advirtió: "Por esto ve-

tamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este

congreso; y por eso vetaremos to-dos los proyectos que atenten con-

tra el equilibrio fiscal". En ese marco, después de regis-

trar un déficit del 4.6% en 2023 v realizar un ajuste de US\$ 90.0000

millones este año, según el Presi-

dente, se estima un superávit pri-

mario del 1,5% del PBI en 2024. En

2025, la recaudación será de \$ 118

billones y el gasto de \$115 billones, con un excedente primario de \$1,4

billones (1,3% del PBI) y un resul-

tado financiero levemente supera

vitario, de \$ 190.655 millones. El

Presupuesto contendrá un "nuevo

método" para lograr déficit cero, al-

go que intentó Fernando de la Rúa

mediante el Congreso en 2001. ■

Es un presupuesto que busca reforzar la idea de superávit fiscal o déficit cero con una regla, básicamente, que es si crecés más del 5% bajás impuestos, si es menos del 5% baja gastos para cumplir el superávit. No hay nada nuevo ahí". F. Marull



No queda claro de qué forma se alcanzan los objetivos, como el ajuste a las provincias de US\$ 60.000 millones". R. Delgado





Superávit primario de 1,5% en 2024 es menos baja de gasto e incorporar la baja del impuesto PAIS en lo que falta del año". Nadín Argañaraz

CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Tema Del Día

### Presentación en el Congreso

# El escenario político-económico

El Gobierno tendrá una dura tarea para lograr los votos para el Presupuesto; aún no empezaron las negociaciones. La duda: ¿el Presidente quiere la ley?

# Ahora Milei necesitará otros 38 héroes más para sacar su ley clave



Carlos Galván cgalvan@clarin.com

Sin una mavoría asegurada en el Congreso, sería fácil conjeturar que antes de enviar el proyecto de Pre-supuesto 2025 el Gobierno inició conversaciones políticas que le ga-ranticen al menos acercarse al número para su aprobación. Pero no es lo que sucedió. En la UCR y Encuentro Federal, dos bloques en los que la Rosada deberá ir sí o sí a pescar votos, dijeron que hasta anoche nadie los había contactado.

Quizá no sea impericia sino un estilo de gestión, pero el oficialismo tampoco tiene aún una hoja de ruta para el tratamiento de la ley. Cerca de Martín Menem, presiden te de Diputados, dijeron a Clarín: "Diseñaremos el recorrido mañana (por hoy)". Consultado sobre el plan de trabajo. Gabriel Bornoroni. jefe del bloque de La Libertad Avan za, fue escueto: "Que se apruebe lo más rápido posible".

El problema del oficialismo es que tiene por delante una muy dura tarea. Pese a su delgado bloque. en junio se llevó dos triunfos in-mensos de la Cámara de Diputados con la aprobación de la Ley Bases (cosechó 147 votos a favor) y del paquete fiscal (144). Tres meses des-



Con muchas bancas vacías durante el discurso del presidente Milei.

pués, salió a celebrar que juntó 87 votos para resistir el veto presidencial a la reforma previsional. En otras palabras: la mayoría que ha-

bía logrado armar, **ya se le esfumó.** LLA y sus aliados naturales del PROvel MID suman 80 bancas, Están a 49 del quórum, y eso siempre v cuando que todo el bloque macrista acompañe. Con la reforma iubilatoria no ocurrió.

Puede conseguir apoyos en bancadas que votan habitualmente con el Gobierno, como Independencia -responde al gobernador pe-ronista Osvaldo Jaldo-, Producción v Trabajo v CREO. Ahí llegaría a 86. De sumar a los 5 radicales que se diferenciaron de su bloque y apoyaron el veto, arañaría los 91.

Milei calificó la semana pasada de "héroes" a los 87 diputados que bancaron su veto. En caso de mantener firme ese armado de 91 legis ladores, aún le seguirán faltando 38 "héroes" más para asegurarse la aprobación de la ley (129 votos).

El oficialismo deberá negociar,

además de con el radicalismo (33 bancas) y Encuentro Federal -el bloque que lidera Miguel Pichetto suma 16 diputados-, con Innovación Federal, los 8 diputados que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.

Todos los gobernadores tienen influencia directa en una legión de diputados. En Encuentro Federal tienen ascendencia el cordobés Martín Llaryora, el entrerriano Rogelio Frigerio v el chubutense Ignacio Torres. En Independencia,

Jaldo; en Por Santa Cruz (dos ban-cas), Claudio Vidal; en Producción y Trabajo (2 bancas), el sanjuanino Marcelo Orrego; en la UCR, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Carlos Sadir, Maxi Pullaro y Leandro Zdero. Los gobernadores peronistas tienen **terminales** en UxP, que en caso de alguna negociación po-drían votar diferente a su bloque.

El link entre gobernadores y di-putados obedece a que ayer en su discurso, Milei les pidió a los jefes provinciales que hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Les advirtió, además, que no

suban impuestos en sus distritos. Los planteos del Presidente van en la vía opuesta de lo que precisa. Refracta apoyos.

Pichetto dijo ayer a Clarín que durante el tratamiento del Presupuesto en Diputados se analizarán los gastos y recursos, pero puso el foco en tres ejes: obra pública, los recursos de las provincias y los fondos de las universidades. Según el diputado, el Gobierno necesita que

se apruebe el Presupuesto 2025. Pero esa mirada no es compartida por otros jefes parlamentarios. -¿El Gobierno va a querer la san-

ción del Presupuesto? -Es muy buena la pregunta, con-

testa el radical Rodrigo de Loredo. Milei gobernará todo este año sin un presupuesto aprobado. Algunos consideran que quizá a la administración libertaria le seduzca seguir así. Al final, es un esquema que habilita un manejo discrecional de los recursos. Otros lo ven como un error porque significaría una mala señal para los mercados y que podría impactar incluso en el ya elevado riesgo país.

Es posible que lo que más le importe a Milei es el mensaje en s mismo que dio en Diputados. El del discurso y el de él frente a esa Cámara integrada en una inmensa mayoría por diputados a los que de be ver como "villanos", es decir los antagonistas de los "héroes".■

TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERÇADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (3 🚳 🎯



CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Tema Del Día

# que tiene por delante el Gobierno

Una inflación de 18,3% anual en diciembre de 2025 significa llegar a una tasa mensual de 1,4%. El ajuste recaerá sobre el gasto discrecional: obras y universidades.

# Milei propone volver en un año a la inflación más baja desde 2017, ¿podrá?



**Ezequiel Burgo** eburgo@clarin.com

El discurso de Javier Milei sobre la cuestión económica dejó al menos dos temas para el debate y que se irán acomodando con el correr de las próximas horas.

Uno es la inflación esperada, o mejor dicho, el ritmo de desinfla-ción que proyecta para los próximos meses. El otro es el gasto público y cómo romper con su indexación o en qué rubros recortar.

De vuelta: con el correr de las horas se conocerán más detalles sobre ambos, nuevos aspectos del proyecto y además ver qué cam-bios sufre en el Congreso porque el Gobierno estará interesado en que se aprueba en definitiva. El Presupuesto actual fue actualizado en 2024 pero originalmente se aprobó en 2022.

De lo que Milei presentó anoche se puede decir:

En primer lugar el Gobierno e

pera que la inflación llegue a 18,3% anual en diciembre de 2025. Eso



Una selfie del 5to piso. Pablo Quirno, José L. Daza y Federico Furiase

significa una inflación de 1,41% mensual según apuntó la consulmensual segun apunto la consul-tora ACM. La última vez que la Ar-gentina tuvo un registro similar fue en noviembre de 2017, el mes previo a que el gobierno de Mauricio Macri cambió las metas de in-flación. En el mismo mes un año más tarde la inflación sería el do-ble (3,2%).

Para la consultora EPyCA, el 18,3% del Presupuesto de inflación para 2025 "significa que debería ba-jar de algo más de 2% a fin de 2024 a 0,8% mensual en diciembre de 2025: de esa forma se llega al 18% interanual en diciembre de 2025. Esa progresión implica una inflación promedio en 2025 de 40%".

Una tasa de inflación de 1,4% equivale a la tercera parte del ac-tual nivel (4,2% en agosto, el dato

que se difundió la semana pasada). En términos anuales, una tasa de 18% quiere decir además que se proyecta una caída significativa hacia adelante ya que sería menos de la mitad de la actual: según las expectativas de mercado para los pró-ximos doce meses la inflación anual es de 44.7%.

El mercado expresará sus reparos (¿y temor?) acerca de cómo el Gobierno llegará a semejante desinflación. Las principales empre-sas que operan hoy en la Argentina va están terminando sus planes de negocio y presupuestos para enviar a sus casas matrices en muchos casos y muy pocas se animarían a bacer las cuentas con una inflación proyectada de 20%

Es que hay temas pendientes Por ejemplo en 2025 seguirá la re-

ducción de subsidios y eso implicará un aumento de los precios re gulados por encima del promedio (como viene pasando en 2024).

Además hace cuatro meses que la inflación se amesetó en un nivel en torno al 4% (4,2% en mayo; 4,6% en junio; 4% en julio y 4,2% en agosto). Uno de los motivos-además de la recomposición tarifaria-, es que quedó una canilla abierta de la expansión de la base monetaria que es el desarme -voluntario- de las LEFI´s por parte de los bancos para aumentar el crédito.

Finalmente, otra duda alrededor del 18% de inflación esperado pro-viene de la demora en la convergencia de la tasa mensual (4%) al crawling del dólar oficial (2%).

Para Lorenzo Sigaut Graviña, economista de la consultora Equilibra, "sólo se puede conseguir llegar al 18% anual si no hay corrección cambiaria en 2025, si llegan a la convergencia de 2% y ahí podrían bajar el crawl al 1%. Pero pa ra eso hay que tener dólares y el Go bierno dice que se crecerá al 5%. Se ría un camino muy arriesgado

En Equilibra prevén que la infla-ción en 2025 va a ser menor a la de este año, pero se aceleraría durante el verano tras una corrección cam biaria que permitiría al Banco Central volver a acumular reservas

En segundo lugar, Milei habló anoche de un gasto público "ilegalmente indexado por ley" (es por-que sigue vigente un artículo de la ley de Convertibilidad que prohíbe la indexación de contratos en la economía) y uno discrecional.

El primero, dijo el Presidente, se ajusta por la evolución de los precios y la marcha de la actividad mientras que el segundo seguirá igual no importa qué suceda con la macroeconomía. También señaló que si la economía recauda más de lo esperado, el gasto automático podría subir en la misma proporción pero no así el discrecional, que se guiría igual. Y en caso de un esce nario malo, directamente se recortaría el gasto discrecional.

¿Qué incluye el gasto discrecio-nal? Obras, universidades, transferencias a las provincias y habrá que las caias provinciales. Todo lo necesario para que haya superávit primario y pagar los intereses de la deuda. Déficit cero total 2025. ■



La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com



Tema Del Día CLARIN-LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Milei busca recuperar el centro del escenario confrontando con los K

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

a presencia inusual de Javier Milei en el envío del Presupuesto pareció responder a la necesidad del Gobierno de volver a poner a la economía en el centro del escenario político. Donde más cómodo se siente, como el primer Presidente economista y el único que puede aportar soluciones. Por supuesto, marcando distancia de los políticos que, dijo, tienen compulsión por el gasto público y le han robado al país para sus negocios.

Milei inauguró con su discurso la **nueva** grieta que, a modo de estrategia, predica el oficialismo. La que el fin de semana también buscó capitalizar Cristina Kirchner con críticas de stand-up hacia el libertario. No es casual que los más cercanos al ofi-

No es casual que los más cercanos al oficialismo, como los legisladores del PRO, a menudo transmitan desconcierto. Detallan el contraste de ser halagados como lo hizo Milei sobre "los 87 héroes" que acompañaron al Gobierno en contra de la ley de aumento jubilatorio. De hecho, volvió a agradecer a quienes acompañaron al oficialismo en el Congreso. Pero después, los libertarios hacen campaña filtrando los viajes que hacen los diputados con pasajes que les da el Congreso o la cantidad de asesores que tienen.

En esa diferenciación con la "casta", a la que apenas mencionó un par de veces este domingo, Milei buscó argumentar el veto a la ley jubilatoria. "El político sabe que cuando aumenta el gasto público le está ponien-

### Si bien Milei sólo mencionó el término "casta" un par de veces, embistió en varias contra "la política".

do plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble de otro". De paso, confirmó que firmará todos los vetos que sean necesarios, arrancando aplausos.

Por las dudas, recordó las decisiones "populistas" que salieron del Congreso como los aplausos por el default en la breve gestión de Adolfo Rodríguez Saá.

Esta vez, la confrontación fue con la bancada kirchnerista. Primero aludió a esa fuerza al denostar el populismo y la justicia social que, dijo, implica sacarles a unos para darles a otros. Habló del "Massazo del 2023", en alusión a la herencia económica que le dejó el ex candidato Sergio Massa. Pero luego intercambió ironías con el sector ocupado por los K. "Pueden abstenerse porque suman con dificultad".

A modo de rápido balance destacó como logros, además de la baja de la inflación, la reducción del gasto público, la sanción de la Ley Bases, el despido de 31 mil ñoquis del Estado, la eliminación de los intermedia-



Balance. Fue el que ensayó Javier Milei en su discurso ante el Congreso. MAXIFAILLA

rios de los planes sociales, el fin de los piquetes diarios y la reducción de los homicidios en Rosario. Todos ciertos, aunque quedan perdidos en la inmensa crisis económica y social que atraviesa la Argentina.

También destacó la aprobación de la Boleta Única en el Senado, aunque todavía falla Diputados. Dejó un mensaje encriptado al señalar que se trata de "una bandera de aquellos que hablan de transparencia pero que poco han hecho por ella". ¿Una recriminación al PRO? Fue ese partido el que la impulsó y consiguió aprobarla en Diputados en tiempos de Alberto Fernández; recién ahora lo votó el Senado con modificaciones y por eso ahora vuelve a Diputados.

El evento no tuvo su correlato presencial. En el recinto, algo inusual, hubo marcadas ausencias como los K y la izquierda, ya mencionados. Pero tampoco hubo manifestantes pro Milei afuera del Congreso. El otrodato fue el rating. Antes de la cadena nacional, todos los canales sumaban 15.9. En medio del discurso, apenas 3.8.

Tal como lo hiciera Carlos Menem en los 90 proponiendo el achicamiento de un Estado elefantiásico, Milei convocó a un debate para definir de qué se debe ocupar el Estado, y de qué no. Responsabilizó al Estado de la pobreza, el analfabetismo, la inseguridad, las restricciones energéticas, el abandono de las Fuerzas Armadas, la lentitud de la Justicia y la falta de insumo en los hospitales. Y dijo que dilapida dinero en recitales, medios militantes o rutas sin sentido.

En otras palabras, Milei dejó en claro que

En otras palabras, Milei dejó en claro que considera que el Estado debe ocuparse de asegurar la estabilidad macroeconómica y hacer cumplir la ley a través de las fuerzas de Seguridad y del Poder Judicial; y fortalecer la defensa nacional. Lo demás, lo puede resolver el mercado o las provincias.

El regalo se lo dejó a los gobernadores de esas provincias. Les pidió cumplir con la baja del gasto público con un ajuste de 60 mil millones de dólares. ¿Qué gobernador lo cumplirá, aunque algunos ya han hecho algunos recortes, cuando en meses ingresarán a un año electoral? El otro interrogantees, si todavia hace falta otro ajuste de esa magnitud más allá que surja de las provincias. ¿Cuándo la sociedad registrará una mejora en su poder adquisitivo?

Una de las críticas en lo que va de su ad-

Una de las críticas en lo que va de su administración que más parece haber acusado Milei es la **falta de gestión**. Fue Mauricio Macri -y después Cristina Kirchnerquien apuntó a "la falta de equipos" en el Gobierno y los "problemas en la implementación de políticas públicas", por ejemplo, en el área de Transporte.

"No me deja de llamar la atención que **di**-

"No me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los colores y banderas nos acusen tan seguido de no tener gestión", subrayó el libertario. Su modo de responderle fue destacar los logros económicos como el primer año de superávit fiscal. Tras lo cual resumió: "Gestionar no es administrar el Estado, es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad". Parafraseando a Alvaro Alsogaray cuya muletilla era: "Achicar el Estado es agrandar la Nación".

En el tramo final de su exposición buscó atraer a los miembros del Congreso con una dicotomía en "un momento bisagra en la historia. Elegir el camino de la eliminación del déficit, bajar el gasto público y quitar impuestos, o seguir haciendo lo mismo y quedar como "ratas".

### Volvió a desafiar a los legisladores de la oposición para que definan de qué lado están.

En estos nueve meses, Milei tuvo más derrotas que aciertos en el Congreso. Un paquete legislativo -la Ley Ómnibus- que no pasó; dos leyes aprobadas por la oposición que lo obligaron al veto en temas sensibles como los aumentos de las jubilaciones y del presupuesto educativo; un DNU anulado que otorgaba 100 millones de dólares a la SIDE; y el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema que por ahora naufragan. En la columna del haber, se anota la aprobación de la Ley Bases.

Tan compleja es la situación del Ejecutivo que Milei vivió como un triunfo que la oposición en Diputados no haya llegado a los dos tercios para derrumbar su veto. Que el Gobierno se conforme con consolidar el tercio de diputados necesarios para que no le puedan voltear los vetos presidenciales es un déficit político a tener en cuenta. Sobre todo, cuando no sobran las expectativas, para el corto plazo. ■

# ¡HOY COMIENZA LA SEMANA ANGUS **DE PRIMAVERA!**





Semana primavera

**EXPOSICIÓN NACIONAL** ANGUS DE PRIMAVERA

**EXPOSICIÓN DEL TERNERO ANGUS**  CON LA FUERZA DE



# DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE NUEVO CENTRO DE REMATES Y EXPOSICIONES EN CAÑUELAS

MAIN SPONSORS:











Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

























































ventas@exponenciar.com.ar

O +54 9 11 5844-2945

ROSGAN 3

ORGANIZA EXponenciar

CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Tema Del Día

### Presentación en el Congreso

# El rating de la televisión abierta cayó durante la cadena nacional

Apenas inició el discurso presidencial, el encendido total bajó de 13,8 a 3,5 puntos. En el cable, en cambio, sumó un global de 11,5 puntos en promedio.

### Bernardo Vázquez

10

bvazguez@clarin.com

La cadena nacional de más de 45 minutos que dio Javier Milei en el Congreso generó números muy bajos en las mediciones de rating de los cinco canales de aire, generando un desplome inmediato apenas comenzó el discurso en relación a las cifras que tenía la programación habitual de las señales. En el cable, los números también fueron bajos mientras habló el Presidente.

A las 21.02 exacta comenzó la cadena nacional, con el ingreso de Milei al Congreso y la recepción que le hicieron Victoria Villarruel y Martín Menem. Automáticamente los niveles de rating de los canales de televisión cayeron fuerte-



Palco familiar. La novia del Presidente, Amalia "Yuyito" González, junto a los padres de Milei. MAXI FAILLA

mente y pasaron de medir en conjunto 13,8 puntos a 7 puntos, una

pérdida de la mitad de la audiencia. Esa merma se profundizó sobre todo a las 21.07 momento en que el acumulado llegó a 3.5 entre Telefe (2,9), El Trece (0,3), América (0,2), la TV Pública (0,1) y El Nueve (0,0). Siguiendo el discurso, los números se mantuvieron bajísimos.

Por caso, a las 21.21, entre los cinco canales se ubicaron en 3,9 puntos, con Telefe liderando y tocando los 2,7 puntos y El Trece trepando a 0,5 y América en 0,3. Más tarde, cerca de las 21.30, el global fue todavía peor, acumulando tres puntos entre los cinco canales

Las señales de cable también estuvieron bajas en comparación a los programas que venían emitiendo hasta las 21, aunque con núme ros muy superiores a la TV abierta. promediando entre todos los canales pagos, la mayoría de noticias. entre 11,5 y 12 puntos. Así, el mejor momento del rating acumulado entre aire y cable se dio a las 21.13, cuando se alcanzó un 16,4 total: 12,1 en cable y 4,3 en aire.

A nivel streaming tampoco cosecharon buenas performances. En un corte de las 21.30. TN tenía conectados a 87.062 usuarios en You-tube, LN+ a 69.101, C5N a 31.505, Crónica a 10.774 y A24, a 5.933. ■

## SAMSUNG



### **EN GALAXY S22 Y GALAXY S21 FE 5G**

Válido en sucursales y tienda online.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🕸







BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 30/09/20/24. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TRUETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES PARAL LA SUSCRIPCIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES ES LOCALIDADES PARAL LA SUSCRIPCIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES LOCALIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AÍRES.

CLARIN-LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tema Del Día 11

# Petri salió a defender a los diputados radicales "M" y le pegó duro a Lousteau

El ministro, de origen radical, avaló a los 5 legisladores que votaron para mantener el veto a la ley jubilatoria.

La interna de la Unión Cívica Radical volvió a alborotarse la semana pasada, después de que cinco diputados de ese partido decidieran acompañar al Gobierno en la ratificación del veto presidencial a la reforma jubilatoria que la oposición, casí en su totalidad, promovía en el Congreso.

Horas antes de que Javier Milei lleve al Congreso el proyecto de Presupuesto 2025, el ministro de Defensa Luis Petri se metió en la interna del partido, por el que había sido candidato a vice de Patricia Bullrich dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, y por el que compitió por la gobernación de Mendoza en las PASO, también



Ministro. Petri ingresa ayer al Congreso, para el acto de Milei. M. CARROLL

el año pasado.

"No son dueños del partido. La UCR no tiene propietarios. No tienen derecho a expulsar a Diputados radicales votados por la ciudadanía que venían en la boleta de Bullrich-Petri. Martín Lousteau y los que hoy piden expulsiones perdieron la interna", afirmó el funcionario, en relación a la polémica por los diputados que cambiaron su voto por la ley jubilatoria y terminaron avalando el veto de Milei, pero sobre todo cuestionando fuertemente al senador y presidente del radicalismo, Lousteau.

"Representamos a los millones de afiliados y simpatizantes radicales que dijeron BASTA al populismo y decadencia argentina, que reconocieron en Javier Milei la única posibilidad de salir del atolladero fracasos, de la desgracia del kirchnerismo para abrazar las ideas de la libertad, que son las que, desde los inicios de nuestro partido impulsaron Leandro Alem y Marcelo T. de Alvear", sostuvo Petri, ministro de Defensa desde el inicio de la gestión.

"El comercio y la industria no necesitan protección sino libertad, decia Don Leandro. Era siguiendo el camino de Alem y es abrazando las ideas de la libertad que impulsa Javier Milei, el camino para sacar a la Argentina adelante", concluyó el dirigente que provino de Juntos por el Cambio y que compitió contra el propio Milei en las generales de 2023.

Petri no fue el único dirigente radical que cuestionó a Martín Lousteau. Antes lo había hecho el jefe de bloque del partido en la Cámara de Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, de buena sintonía con el senador hasta no hace mucho tiempo.

"Es un clima de época. El partido siempre tuvo pluralidad y diferentes corrientes, pero hoy hay dos cosmovisiones en tensión: una ultra opositora con morfología porteña que rivaliza con el PRO y gobierna poco y nada; y un radicalismo ampliamente mayoritario desde lo electoral, con aceptación total y absoluta del horizonte de equilibrio porque tiene cinco gobernadores", se diferenció en una entrevista con Radio Rivadavia.

De Loredo también planteó que Lousteau "actúa con honestidad intelectual de lo que él piensa", pero es "errático con el rumbo que le da a la conducción del partido".

"Yo se dónde estoy, de dónde vengo y en dónde estuve siempre, después que cada uno explique la coherencia de su trayectoria", cuestionó el diputado. ■



UFEKTA VALUIA EN LA KEPUBLICA AKBENTINA DEL 16/09/2024 AL 24/09/2024 O HASTA AGUTAK STOCK DE 10.500 UNIDADES, LO QUE OLURKA PRIMERU. REVISTA + GUTA ESCOLAK + KIT DE LIUSIUNES OPTICAS \$ 2.300. RELAKGU. POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) DRIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A



# EXPO RUNNING BUENOS AIRES

PARQUE SARMIENTO Ingreso por Av. Triunvirato Viernes, de 12 a 20 hs Sábado, de 10 a 18 hs



40 puestos para el retiro de kits y dorsales

60 stands de las marcas auspiciantes Charlas y streamings Presentación de los atletas elite



telecom











El maratón internacional de Buenos Aires se larga el domingo a las 7.00 en Figueroa Alcorta y Dorrego

































# Financiamiento universitario: la oposición busca resistir el veto y apuesta a ganar primero la calle

El rechazo a la ley que incrementa los fondos educativos ya fue anunciado por Milei, pero aún no se oficializó. La oposición apuesta a una gran marcha.

**Jazmín Bullorini** jbullorini@clarin.com

Javier Milei confirmó que vetará la ley de financiamiento universitario apenas horas después de su sanción. La oposición de Diputados va a intentar darlo vuelta pero con la derrota por jubilaciones aún fresca-y un poroteo fugaz desalentador-esperaran una mega movilización que los ayude a quebrar los números del Gobierno. "Primero hay que ganar en la calle para des-

pués ganar en el recinto", dicen.
En abril el Presidente enfrentó
su primera marcha multitudinaria, con casi un millón de personas
en las calles, justamente bajo la
consigna de defensa de la educación pública y las universidades.
Fue también su primera "marcha
attas": pasó de subir una imagen de
un león bebiendo una taza con "lágrimas de zurdo" a plantear que
eran "causas nobles" con "intereses oscuros" detrás y habilitó una
negociación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para un
aumento del 270%.

La presión masiva de la clases medias surtió efecto y en Diputados aseguran que será determinante para lo que viene: ya sea para conseguir los dos tercios y vetar, como para torcer los números del Presupuesto que mandó Milei que empieza a debatirse ahora- y garantizar mejores partidas para el año que viene.

que viene.

"Si hay veto, hay marcha" adelantan ya distintas organizaciones universitarias y de docentes. Como el veto todavía no se oficializó, tampoco la movilización tiene fecha.

Para la UCR las universidades todavía son una de sus banderas políticas y bastiones de poder. Estarán al frente de la movida.

"La educación universitaria es una de las pocas cosas que tiene consenso en Argentina de que es algo que funciona bien y Milei lo quiere destruir. Si lo veta va a terminar de confirmar que nada le importa el pasado, como hizo con los jubilados, y mucho menos el futuro, como quiere hacer con la educación pública. Vamos a volver a salir a la calle a demostrar la importancia que esto tiene para muchos de nosotros", señaló a Clarfn la di-



Opositores. Los K Germán Martínez, Leandro Santoro y Juan Marino, anoche en el Congreso. MAXI FAILLA

sentido, los cinco radicales que se convirtieron en "héroes" para el Gobierno **serán nuevamente decisi-**

"Desde nuestro lugar en Diputados vamos a hacer todo para que ese veto no quede firme. Espero que ningún colega se nos escape y todo el bloque de diputados UCR podamos levantar las banderas de la educación pública que siempre defendimos", apuntó la diputada radical pampeana Marcela Coli, del sector de Facundo Manes.

La vez pasada, de los cinco radicales de la foto con Milei hubo dos que votaron a favor: Federico Tournier y Pablo Cervi. Los otros tres estuvieron ausentes.

Lo cierto es que los números son más difíciles que para la insistencia de Jubilaciones porque en esa ocasión la oposición había conseguido en la primera votación los dos tercios necesarios. Después perdieron por el "borocotazo" de varios. Pero la ley de Financiamiento Universitario parte desde más abajo. No tuvo dos tercios: fueron 142 votos a favor, 73 negativos y 5 abstenciones. Sin embargo, como se hizo a las apuradas hubo 35 ausentes. 13 kirchneristas.

Tendrían que perforar el bloque PRO, que en el Senado se dividió con este tema: hubo tres en contra, dos a favor y l abstención.

Por eso, parte de la UCR y los federales ven que será más fructifero dar pelea por las universidades en el marco de la discusión del Presupuesto. El problema es que no resuelve la urgencia: la ley de financiamiento aprobada es la que garantiza la recomposición para gastos y salarios de acá a fin de año. Lo que se consiga a través del Presupuesto recién será para 2025.

La ley actualiza los fondos destinados a gastos de funcionamiento de universidades desde principio de año y con la inflación acumulada de 2023 (un 211%). Y fija ajustes bimestrales por IPC. ■

putada Mariela Coletta , del radicalismo porteño referenciado en Martín Lousteau y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

En Unión por la Patria y la izquierda también. "Seamos millones en las calles de todo el país para voltear este veto a la educación pública y derrotar todo el plan de Milei y sus cómplices", lanzó el diputado de izquierda, Nicolás del Caño.

Los grupos más duros con el Ejecutivo creen que hay que buscar los dos tercios y votar cuanto antes. Incluso si no llegaran a esa mayoría, para que haya un "principio de revelación": que quede evidenciado cómo votó cada uno. Para conseguirlo, la clave es romper ese tercio de 87 diputados que el Gobierno ya consiguió para blindar recientemente el veto de Milei a la recomposición jubilatoria. Y en ese





clarin#ramiro.comeia.mantins@gr

El País CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### El conflicto aeronáutico



# Aerolíneas: echan a Biró del directorio y los pilotos amenazan con más medidas

Esta semana se reúne el directorio de la línea aérea. No hay negociaciones abiertas tras el paro de 24 horas del viernes y sábado. Puja por gerencia clave.

### **Luis Ceriotto**

Los pasajeros de Aerolíneas Argentinas y otras líneas aéreas que operan en el país seguramente volverán a tener complicaciones esta semana, como parte involuntaria de un enfrentamiento entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno en el cual en este momento no hay una sola instancia de negociación abierta. El viernes y el sábado la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación de Aeronavegantes (AAA) concretaron un paro de 24 horas en Aerolíneas Argentinas que derivó en la cance-lación total de todos sus vuelos, más de 300, y aproximadamente 37.000 pasajeros afectados.

De manera adicional, el personal

de otros dos gremios que confluyen en la empresa de rampas Intercargo, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior (UPSA), genera-ron asambleas en Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos del país que generaron importantes demoras en los vuelos de las demás ae rolíneas, incluidos los vuelos de las líneas internacionales durante la noche del viernes en Ezeiza.

En lo formal, todo el conflicto gira alrededor de una paritaria salarial por los sueldos de Aerolíneas en la cual los pilotos reclaman **una** recomposición del 70% y los tripulantes de a bordo piden un piso de aumento del 25%. Aerolíneas y la Secretaría de Transporte ofertaron un 10,8% acumulado para el período junio-agosto.

Pero a esa situación, por la cual

los gremios encabezado por APLA ya habían concretado cerca de una decena de medidas de fuerza en poco menos de tres semanas, se sumó el jueves pasado la decisión de Aerolíneas de **despedir a tres pilo**tos que se negaron a volar un avión sin pasajeros hacia Estados Unidos, donde debía ser devuelto tras finalizar su período de alquiler. Tras el paro de 24 horas, al me-diodía del sábado desde APLA anticiparon que continuarán las medidas de protesta y que el reclamo

ya no es sólo salarial. "Lo que debe quedar claro, es que nadie queda atrás y el conflicto fi-naliza cuando se acuerde el monto de recomposición salarial, y TO-DOS/AS los compañeros sancionados (apercibimientos, suspensiones, despidos) se encuentren en sus puestos laborales y se retrotrai-

### El paro que obligó a cancelar 300 vuelos de Aerolíneas.

gan esas medidas disciplinarias". dijo el gremio que encabeza Pablo Biró en un comunicado.

El gremio anticipó nuevas medidas de fuerza, y dio a entender que podrían ser sin anuncio previo. Esa regla de avisar antes de parar la venían aplicando desde APLA y Aeronavegantes, no así desde Inter-cargo, la empresa donde manda el gremio APLA que encabeza Edgar-do Llano y que viene desarrollando "asambleas informativas" sorpresivas en los aeropuertos.

Ahora también es posible que los pilotos vuelvan también con esa práctica, que aplicaron de manera

reiterada durante el gobierno de Macri. "Seguramente las medidas de acción gremial se irán incre-mentando en impacto y diversificando en su metodología, Estemos atentos. Nos necesitamos todos y cada uno. Sigamos así" finalizó el comunicado de APLA emitido el sábado.

Ayer avanzaron con un escrache a través de otro comunicado, difun dieron la foto del gerente de RRHH de Aerolíneas, Aleiandro Morón a quien señalaron como el autor de los despidos de los tres pilotos de Aerolíneas y de haber publicado los "falsos sueldos" que cobran los pilo tos (en realidad, quien primero que nadie habló de las cifras que cobran los pilotos de Aerolíneas fue el presidente de la empresa. Fabián Lombardo, en declaraciones radiale

"Se fue en Clase Ejecutiva a Miami", dice el comunicado sobre el ge-rente de RRHH de Aerolíneas. "Despidió, mintió y se fue. No le importó nada".

Un dato no menor es que desde el Gobierno no hay un solo puente tendido hacia los gremios. El presidente de Aerolíneas echó a tres pilotos y ahora está enfocado en neutralizar la presión de Biró para hacer renunciar a su gerente de Operaciones, el piloto Gustavo Gar-

¿Por qué querría Biró hacer renunciar a un gerente que llegó a su cargo por ser piloto y afiliado de

El gerente de Operaciones es el responsable ante de Agencia Na-cional de Aviación Civil (ANAC) de toda la parte de vuelos de una ae-rolínea. La ANAC le exige a cualquier línea aérea un gerente de Operaciones, uno de Instrucción y uno de Mantenimiento, antes de presentar incluso la planilla de los accionistas. Y en el caso de Aerolíneas, por un convenio que está vigente, quien designa al gerente de Operaciones el gremio APLA. De ahí la puja en la conducción de Aerolíneas para retener a García Le mos, ya que la presión de Biró dejaría a la empresa con poco o ningún margen para soste ración cotidiana.

La primera respuesta del lado del Gobierno, que también promete no ser la última, será este viernes: ese día está convocada la reunión del directorio de Aerolíneas Argentinas, en el edificio de Aeroparque, donde a pedido de la Secretaría de Transporte será votada una moción de cesantía de Biró como director de Aerolíneas, donde ocupa un sillón en representación del Programa de Propiedad Participada (PPP) de los trabajadores

Quitarle a Biró la silla en el directorio de Aerolíneas le dará a al gobierno de Milei una victoria más simbólica que otra cosa, pero es una señal de que la apuesta del gobierno pasa por transformar a los gremios aeronáuticos en el **nuevo** rival político a vencer.

# En medio de la pelea con Milei, la CGT busca el apoyo del papa Francisco

Una delegación de la central obrera será recibida hoy en el Vaticano. Quieren saber qué opina de Milei.

El Papa recibirá hoy en el Vaticano a una delegación de dirigentes de la conducción de la CGT que, como le anticipó a Clarín uno de sus cotitulares, Héctor Daer, "venimos ante todo a escucharlo". En medio de la pulseada que mantienen con el gobierno de Javier Milei por los cambios laborales, los sindicalistas quieren tener una información de primera mano sobre lo que piensa Francisco de la actual administración libertaria y de la compleja situación económica y social de la Argentina.

La delegación que se entrevistará con el Papa está encabezada por dos de los triunviros de la conducción cegetista, Daer (Sanidad) y Pa-



luevo encuentro. Entre el Papa y los dirigentes de la CGT.

blo Moyano (Camioneros), y la integran Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Marina Jaureguiberry (docentes privados), María Volcovinsky (Judiciales), Jorge Sola (seguros) y Argentino Geneiro (Gastronómicos), además de un invitado, el secretario de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo.

Daer y el resto de la comítiva de la CGT reiterarán al Papa su interés de que visite la Argentina, a la que no ha regresado en los once años de su pontificado. Francisco les explicará de que aún no se han tomado decisiones finales: tiene por delante muchas obligaciones.

'No hay nada decidido", dijo Francisco al regresar el viernes de su viaje de 12 días a cuatro países de Asia y Oceanía, en los que mostró un muy buen estado de salud. Los sindicalistas entregarán al

Los sindicalistas entregarán al Papa argentino el documento difundido a fines de abril "Agenda para un nuevo Contrato Social", un texto que Bergoglio ya conoce.

Daer dijo a **Clarin** que Argentina "apunta a una constitución social de gran solidaridad y aspira a un desarrollo sustantable." La reforma laboral del Gobierno preocupa a los sindicatos y será tema de la conversación. Además la CGT proyecta la solidaridad en otros sectores que sufren fuertes embates, como los jubilados y los sectores de la educación.

Para Daer, "se vive un momento crucial en el que la CGT se ve obligada a rechazar las políticas económicas del Cobierno"

micas del Gobierno".

La CGT ha desafiado al Gobierno de Milei con dos paros generales desde que llegó al poder. Esto explica que los líderes sindicales hayan decidido viajar al Vaticano a exponer sus propuestas al Papa, pero estén muy interesados en saber qué es lo que Francisco opina" del brutal ajuste que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias, los jubilados y nensionados".

lados y pensionados".

"La política del Gobierno carece de sustentación social y esto es riesgoso para el país", explicó Daer sobre la opinión en el seno de la central obrera.

El sindicalista comentó que las medidas de liberar los precios en los servicios esenciales representan una enorme transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía.

Julio Algañaraz



El País

# Ataques y amenazas en las redes: qué hay detrás de las cuentas fantasma atribuidas a Caputo

Se calcula que el poderoso asesor presidencial podría manejar unas 20, sólo en Twitter. El estratega está apuntado por opositores y oficialistas.

### **Emiliano Russo**

16

erusso@clarin.com

"Lo que pasa es que a él no le gusta exponerse públicamente", fue la edulcorada explicación que uno de los históricos estrategas libertarios de comunicación dio sobre la inusual participación en la red social X que en el Gobierno y en la oposición le adjudican al asesor presidencial Santiago Caputo quien, pese a sólo revestir bajo un contrato de locación ante la Secretaría General de la Presidencia, se ha transformado en uno de los más influyentes operadores de Javier Milei en la ossitión diaria

en la gestión diaria.

Tal como publicó **Clarín**, el asesor estrella tendría acceso a unas 20 cuentas en la red social X, a muchas de las cuales pide "prestadas" cuando necesita transmitir un mensaje del Gobierno de modo no oficial, bajar "linea" a los propios sobre el purismo libertario o ponerle limites a la ambición de las principales figuras del PRO.

Otras cuentas, al parecer, actuarían como una suerte de "células dormidas" que se activarían de acuerdo a las necesidades de un funcionario "sin firma" que es mirado de reojo por más de un ministro por el preponderante rol que tiene en el Ejecutivo sin ser una "persona políticamente expuesta".

Sin embargo, Caputo rechazó ante la consulta de Clarín estas conjeturas y aseguró: "no tengo cuenta de Twitter más que la oficial mía con nombre y apellido". En verdad, se trata de una cuenta verificada llamada Santi C, a través del usuario @slcaputo, pero que prácticamente no ha tenido publicaciones en los últimos dos años.

De acuerdo a lo manifestado por dirigentes del oficialismo y de la



Asesor. Pese a su rol, Caputo reviste bajo un contrato de locación ante la Secretaria General. JUANO TESONE

### "Nadie lo frena. Esto termina mal", apunta Topo Rodríguez.

oposición, el asesor todo terreno operaría asiduamente con al menos tres cuentas de X: @bprearg es la que más utilizaría en la actualidad e incluso en las últimas horas le cambió 'nik' de "John" a "Rasputín", en lo que pareciera una irónica apelación a un personaje de la novela "El mago del Kremlin", un apodo con el que se lo menciona.

Tras haber mantenido un cruce con Eduardo Feinmann, ese usuario, al que el periodista identificó con Caputo, publicó una velada advertencia a los medios: "Mensaje a los operadores mediáticos al servicio de intereses políticos disfrazados de periodistas: si creen que se van a llevar puesto al jefe de Gabinete permitanme decirles que les va a fallar el operativo".

Previamente el conductor lo habia acusado de desgastar la figura de Guillermo Francos cuando hizo trascender que no aceptaría una revisión del polémico decreto que limita el acceso a la información pública que el ministro coordinador había habilitado durante su presentación en Diputados.

Según reconstruyó **Javier Smaldone**, un programador con una vasta militancia a favor del software libre en Twitter y en contra de la corrupción política, "los primeros tuits de esta cuenta eran ingenuos, como respuestas a famosos o del tipo "seguime y te sigo", es decir de un novato. Pero luego comienzan a a aparecer posteos políticos que se les atribuyen a Caputo y la famoso foto del libro de Marcos Peña con el puñal romano. Es verosimil entonces que repentinamente use cuentas de otros".

Con el nik "Enfant Terrible", que fue el que habría utilizado en una cuenta que meses atrás fue eliminada, el usuario @NicolaBrandeis se presenta como "comisario político del régimem". La misma también se atribuye al ex integrante del equipo de consultores de Jaime Durán Barba

mente utilizaba en X era @Snake-DosLives, que justo fue eliminada en los últimos días. El ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez lo atribuye a los sucesos que siguieron a la amenaza "abierta, con imágenes de armas", que recibió por esa vía el 25 de julio y que derivó en una denuncia en el juzgado federal 9 que finalmente fue desestimada por inexistencia de delito. "Si bien la misma fue suspendida por haber exhibido armas, volvió a activarse con una letra 'S' al final y luego se eliminó", indicó el peronista que no duda en atribuirle a Caputo la autoría de los posteos. "El 'asesor estrella de Milei' es un violento que amenaza y nadie lo frena. Eso termina mal" cerró.

En el entorno del asesor presidencial, en tanto, no confirmaron ni desmintieron la existencia de cuentas utilizadas por el propio funcionario pero si rechazaron que en el Salón de los Próceres, donde tiene su base operativa la Dirección de Comunicación Digital, exista algo así como un "troll center", tal como aseguran en la oposición, sino más bien un equipo especializado que incluye abogados y técnicos provenientes de otras profesiones.

Otro histórico libertario, en tanto, aseguró que el asesor presidencial no tiene perfiles propios en redes sociales sino que los "abre y cierra por momentos, va rotando" y utiliza nombres "con connotaciones históricas en busca proyectar la visión revolucionaria" a la que asimila la gestión de Milei. Pero también Caputo y su equi-

Pero también Caputo y su equipo de Comunicación Digital, al que suma al diputado provincial Agustín Romo, colaborador de la "infantería digital" libertaria, suelen utilizar estos posteos para emprenderla contra Mauricio Macri.

Un dirigente cercano al ex presidente reconoce que "si bien no está confirmado que esas cuentas respondan a Caputo, sí nos parece extraño que a veces haya un ataque coordinado contra Mauricio, como cuando él estaba cenando con Milei en Olivos hace tres semanas".

El estratega de comunicación consultado para esta nota también remarcó que a veces se crean cuentas que "simulan" pertenecer a Caputo y puso como ejemplo la activada meses atrás por un dirigente "con ganas de ser candidato en Provincia" que comenzó a publicar en X con una denominación similar a la de @SnakeDosLives. ■

# Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



PROMOCIÓN EXCLUSIVA. SUJETO A DISPONIBILIDAD. EN SHELLBOX.AR. VÁLIDO DE LUNES A VIERNES, DEL 16/09/24 AL 30/11/24, EXCLUSIVAMENTE PARA SUSCRIPTORES DE TARJETA 365, EN LA COMPRA CON LA APP SHELL BOX DE: COMBUSTIBLE SHELL V-POWER, TOPE DE DESCUENTO - \$3000. COMBUSTIBLE SUPER, TOPE DE DESCUENTO \$1000. EN TIENDAS SHELL SELECT ADHERIDAS DE ARGENTINA, PARA COMPRAS DE COMIDAS, BEBIDAS Y ARTICULOS DE CONVENIENCIA. NO VÁLIDO PARA CIGARRILLOS Y CARGAS VIRTUALES., TOPE DE DESCUENTO - \$800 (VER TIENDAS SHELL SELECT ADHERIDAS EN SHELLBOX.AR). LUBRICANTES SHELL HELIX, SHELL ADVANCE Y SHELL RÍMULA, TOPE DE DESCUENTO - \$6000. TODOS LOS TOPES DE DESCUENTO SON POR TRANSACCIÓN Y POR SEMANA. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES O DESCUENTOS. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365 COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El País CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Cristóbal López quiere quedarse con yacimientos de YPF en Santa Cruz, pero no logra apoyos

Se reunió con el gobernador Vidal para expresarle su interés en Los Perales. Pero en el gobierno provincial le bajan el pulgar por su situación judicial.

Lucía Salinas

18

lsalinas@clarin.com

### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El empresario K Cristóbal López quiere retomar su viejo protagonismo en el negocio petrolero y 
ahora busca las áreas que YPF dejó en Santa Cruz. Después de haber 
quedado afuera con Pilgrim Energy 
(con su socio en el Grupo Indalo, 
Fabián de Sousa) de las ventas de 
yacimientos convencionales que 
la petrolera de mayoría estatal cerró durante agosto en otras provincias mediante el Proyecto Andes, 
López se comunicó con el gobernador Claudio Vidal en la búsqueda 
de poder hacerse de áreas petroleras en el territorio santarcuceño.

Según pudo reconstruir Clarín, el diálogo ocurrió hace poco más de dos semanas. El empresario y el ex sindicalista y actual mandatario provincial se conocen hace muchos años y a López siempre le interesó pisar con mayor protagonismo en la provincia vecina a la suya de origen -Chubut-. La conversación fue sin ningún tipo de intermediarios y tenía un objetivo específico: manifestarle su interés en Los Perales, uno de los mejores campos petroleros en suelo santacruceño.

Desde el entorno de Cristóbal López, ante las reiteradas consultas de este medio, optaron por no confirmar este interés.

"Los Perales-Las Mesetas", tal cual el nombre de su concesión, está
ubicada en el norte de Santa Cruz,
en la Cuenca del Golfo San Jorgey
su producción es de 1.250 metros
cúbicos por día de petróleo crudo,
equivalente a poco más de 7.850 barriles diarios (bpd). Sin embargo,
pierde unos 5 millones de dólares
por mes. Toda la producción de
YPF en la provincia suma 28.800
bdp y decae a pasos acelerados.

La petrolera con mayoría accionaria del Estado emprendió el retiro para focalizarse en el Plan 4x4 de su presidente y CEO, Horacio Marín, que establece focalizar sus inversiones en los negocios más rentables, como el shale oil y gas de Vaca Muerta. Santa Cruz tiene un lifting cost (costo de extracción) del petróleo cercano a los 47 dólares



Reapareció. Cristóbal López quiere comprar los yacimientos de los que se desprendió YPF en Santa Cruz.

por barril en promedio, mientras que en los mejores campos de Neuquén ese costo es de apenas US\$5.

No significa que la actividad en Santa Cruz no sea un buen negocio -depende de los precios internacionales y locales; sino que en 
Vaca Muerta la rentabilidad es mucho mayor. Ese es el motivo central 
de la salida de YPF, que considera 
que, al ígual que en el resto del país, 
petroleras con menor estructura 
operativa pueden sacarle más jugo 
a esa á freas.

Además, los servicios petroleros en la provincia que gobierna Vidal, como el transporte de cargas, tienen un costo cinco veces mayor al de Vaca Muerta y triplican los del vecino distrito de Chubut. "Deberían bajar las regalías para compensarlo", propuso un ejecutivo de la industria, que habló con Clarín.

El dueño del Grupo Indalo ya tiene -hace mucho tiempo-, un pie en la actividad de Santa Cruz. Cuenta con Oil M&S, una empresa de servicios petroleros que tiene un fuerte despliegue en la zona norte de la provincia, donde se encuentran los principales yacimientos de YPF.

Luego de la quiebra de Oil Combustibles, López sigue vinculado a la industria energética mediante esta firma, Clear Petroleum y Pilgrim Energy, que tiene actividad en Chubut. Además, junto a De Sousa, es dueño de Alcalis de la Patagonia (Alpat), que produce en Río Negro carbonato de sodio o "soda ash", un insumo clave para separar el litio de la salmuera.

Al momento de ponderar la tarea que las compañías de López realizan en materia de servicios petroleros en Santa Cruz, fuentes oficiales indicaron a Clarín que se trata de una de las "mejores empresas" con larga experiencia en el rubro"

### El gobernador Vidal le cerró las puertas al plan de López.

Sin embargo, el antecedente no alcanzó para que el gobernador Vidal avale las pretensiones de Cristóbal López. "Son los mejores operadores en O&M (operación y mantenimiento). Y en producción son buenos, pero el gobernador quiso evitar problemas a futuro, busca tomar las decisiones más acertadas y convenientes para la provincia", explicó una fuente allegada a Vidal, al momento de explicar por qué le cerró las puertas al empresario kirchnerista.

El planteo responde, en gran medida, a las denuncias por presuntos hechos de corrupción que rodean a López: cuando la Corte Suprema se pronuncie, deberá afrontar un juicio por maniobras de lavado de dinero junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa Los Sauces (la Inmobilitaria de la ex familia presidencial). Además, la Cámara de Casación Penal está revisando la sentencia del caso Oil Combustibles, donde el empresario había sido absuelto del delito de administración fraudulenta, pero el máximo tribunal revocé el fallo y se espera una nueva decisión al respecto.

El interés de López en Los Perales, con sus números negativos, levanta sospechas. ¿Por qué buscaría quedarse con un área de estas características? Primero, porque es el yacimiento más grande de los 30 que YPF tiene en la provincia patagónica. Por otro lado, al contar con todas las empresas de servicio dentro de su holding, reduciría sustancialmente los costos operativos.

Pero habría otras razones: en la industria creen que en ese área **podría existir allí abajo un reservorio**  de shale oil (no convencional), algo que podría revalorizarlo.

Además, según una fuente conocedora del proceso, una empresa -a quien no identificaron, pero podría ser la de Cristóbal López-mandó a Santa Cruz una oferta de 46 millones de dólares por todas las áreas que YPF dejó en la provincia.

Para comparar, un pozo en Palermo Alike -el área donde se explora la factibilidad económica del no convencional, donde YPF tiene la concesión junto a la Compañía General de Combustibles (CGC), de Eduardo Eurnekian-tiene un costo de US\$ 50 millones. "Es muy baja la oferta que se recibió, en ese sentido", explicó la misma fuente.

Quienes conocen el mercado, igualmente, matizan: "El costo de Palermo Aike es alto porque no hay logística desarrollada como en Vaca Muerta y hubo que mover equipos desde Neuquén".

La salida de YPF de múltiples bloques se complicó particularmente en Santa Cruz. Después de varias idas y vueltas, la empresaque tiene más del 30% de las áreas de explotación de petróleo y gas en la provincia- empezó a retirarse para concentrar sus inversiones en Vaca Muerta, mucho más rentable.

A diferencia de otros distritos donde el proceso avanzó, Vidal quería hacerse cargo de los bloques a través de una reversión de la concesión hacia la compañía estatal Fomicruz, que licitaría por su cuenta las áreas. Se negociaron 70 cláusulas, pero hubo un desacuerdo con dos de ellas, que hoy imposibilitan el acuerdo: la asunción de deudas por regalias y los pasivos ambientales, de los que YPF no se haría cargo, sino el comprador. Esas mismas son las condiciones para todo el resto de las ventas.

De hecho, uno de los **reclamos** de Vidal al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, es que la compañía al dejar de operar en la provincia "no se puede ir sin hacers cargo del grave pasivo ambiental que se gestó en Santa Cruz". "No puede pretender retirarse de estos yacimientos después de tantos años de caída de la producción, de perjudicar a las empresas pyme Cómo puede ser que en esta retiada cobarde sea tan inconsciente de guerer condicionar a las nuevas resas a pagar un barril diferen ciado a lo que marca el mercado internacional?", dijo públicamente el gobernador.

Trabada la operación, YPF levantó campamento y la producción de petróleo de Santa Cruz se vino a pique: cayó de unos 70.500 barriles por día en mayo a 57.400 en julio, un 18,5% en apenas dos meses. En YPF el retroceso fue del 23%: de 37.500 barriles diarios a 28.800. Eso tuvo un consecuente impacto en las regalías de la provincia, vitales para el presupuesto de Vidal: bajaron de 25 millones de dólares en mayo a poco menos de US\$ 20 millones en julio solo contabilizando el petróleo. ■

clarin#ramiro.comeia.mamins@gi



CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20 El País

Gustavo Salinas resalta el apoyo a la filial local. La fórmula en la puja con los chinos en la región, una deuda millonaria y la nueva planta.

# Gracias y disculpas, las dos palabras que dice en japonés el presidente de Toyota argentina a sus jefes en Tokio



Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com

n primoroso jardín zen es solo un indicio de la cultura ja ponesa que respira la planta de Tovota en Zárate. Otro, la obsesión por la competitividad. La precisión parece ser la norma y en las métricas hasta se tiene en cuenta la cantidad de los pasos que puede dar un operario para buscar una pieza. Todo va unido a la necesidad de seguir produciendo en el que fue un primer semestre extremadamente complicado, por la deuda por importaciones y las retenciones a la exporta ción de 4.5%. De Zárate sale la Hilux, la pick-up mediana **más vendida** de América Latina. En Argentina es líder del segmento desde hace 18 años con un rol muy importante en el agro, en la minería y el petróleo. Ya lleva 2.000.000 de unidades producidas desde 1997. El 80% se exporta. Pero también el mundo se les puso difícil y dan pelea con China que muerde el 25% del mercado peruano y chileno, además de hacer pie en Argentina.

En Zárate no pararon de producir y reco nocen un fuerte respaldo desde Japón Gustavo Salinas, su presidente en el país, dice que solo sabe dos palabras en japonés gracias y disculpas. "Gracias es por el apoyo y la comprensión de esta empresa que es la mayor automotriz del mundo. Y disculpas por los sinsabores de las crisis argentinas", le cuenta a Clarin. Salinas cree que va se tocó el piso. "Comenzó a recupe rarse a partir de mayo. Agosto ya fue superior en el interanual agosto de 2023".

Salinas, 58 años y licenciado en Administración de Empresas de la UBA ingresó a Toyota cuando el proyecto era aún un sueño. Corría 1996, la planta arrancó recién en el dramático 2002. "Me acuerdo que un economista le preguntó al presidente de Toyota, que era japonés, cómo Toyota tomaba esa decisión en semejante crisis. La respuesta fue que en la cultura milenaria de Japón no se pierde la perspectiva de la potencialidad de Latinoamérica y la Argentina. Y esa lógica de inversión, de saber mirar la coyuntura pero no perder de vista la mirada de mediano y de largo plazo, es clave en el proceso de decisiones". Salinas señala que 2023 finalizó con un nivel de endeudamiento muy grande y "eso nos gene ró un inicio de 2024 muy complejo". Tovota cuenta con 8.200 empleados. Y fabrica en tres turnos durante las 24 horas del día.



El tercer modelo. Gustavo Salinas recibió apoyo de Japón para fabricar Vans en Zárate.

La deuda del conjunto de la industria auto-motriz llegó a US\$ 8.000 millones y Toyota representa el 35% de la producción en la Ar gentina, el 45% de la exportación. El problema de la deuda, originada en importaciones impagas por el cepo, se esparce a proveedo res locales que importaban partes que no podían pagar y proveedores internacionales con compromisos hacia afuera. En ese marco continuaron operando. "Nuestra prioridad era continuar en conjunto con todos los proveedores, con mucha comunicación hacia el exterior, tratando de mostrar hacia qué camino de normalización iba Argentina"

-¿Cómo los apoyó la casa matriz?

-La primera medida que tomó el gobierno nuevo para empezar a ordenar la deuda del sector privado fue el Bopreal. Y fuimos la primera empresa con un orden de magnitud muy importante que suscribió el Bopreal para normalizar. Nosotros somos generadores de dólares, exportamos el 80% y esos dólares que generamos no los pudimos utilizar para pagar nuestra propia deuda. La Casa Matriz entendió que no podíamos cumplir nuestros compromisos en el exterior, confió en el Bopreal como un elemento de reestructuración de esa deuda.

-¿Cómo se enfrentan con China?

 Con un desafío constante de meiora de competitividad, porque competimos con Tailandia que puede suministrar nuestros vehículos a cualquier destino de Latinoamérica, con lo cual la competitividad es no solo a nivel impositivo de costos, es en términos de calidad y de servicio también. La amenaza de la competitividad de costos de Asia y de Tailandia es permanente. Cuando pensamos que hemos logrado un objetivo, nos dicen: "ahora pudimos reducir otro costo porque cambiamos un proceso". El avance de las marcas chinas a distintas regiones, con una política muy agresiva de productos y sobre todo de precio, es otro agregado a ese desafío de competitividad que tenemos que lograr en la exportación. Hablamos de optimi-

-¿En qué consiste?

Hay que entender que cada una de las cosas que hacemos por más chiquita que sea tiene impacto. Se trabaja sobre lo que se puede controlar. Al contexto de la Argentina hay que entenderlo y adecuarse. Nues-tro sistema de producción, el Toyota Production System, nació en lo que era la operación de planta y diferenció a Toyota dada la optimización permanente de todos los procesos en detalles que parecen menores. Eso se aplica en cualquier operación para revisar en términos de tiempo, de recursos, de capital invertido, se pueden optimizar trabajando y analizándolo en el detalle para que sea cada vez más eficiente. Y bajo esa lógica revisamos procesos comerciales, administrativos, de finanzas para hacerlos absolutamente eficientes. Y lo hemos expandido fuera de Toyota. Son acti-vidades que compartimos con YPF, Fundación Favaloro, Hospital Italiano y el Hospital de Baradero.

- ¿Cómo termina el año? - Deberían sentar las bases y en algún momento debería llegar la finalización del cepo, eliminar impuestos distorsivos para un 2025 con una recuperación más fuerte. Es-tamos con un nivel de participación de mercado importante, casi 22%. Uno de ca-da cuatro vehículos que se venden en la Argentina es un Toyota. Y en nuestras ven-tas al exterior, comenzamos el año con muchas dificultades en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Ellos también tuvieron proble mas la desaceleración de la economía chi-na: les impactó en una disminución de la actividad por la caída de precios de sus ex-portaciones. Brasil crece y compensa.

¿Analizan el RIGI?

·Sí y vinculado a nuevas tecnologías como la electrificación. Es una herramienta muy



El avance de las marcas chinas a distintas regiones, con una política muy agresiva de productos y sobre todo de precio, es otro agregado a ese desafío de competitividad".

importante por la de previsibilidad en el largo plazo. Es condición necesaria, pero no sé si es suficiente hasta ahora para poder terminar de generar todas las inversiones que se podrían realmente desarrollar. Creo que las señales del sistema político van a ser muy importantes para que finalmente la inversión fuerte venga a la Argentina. que es lo que realmente va a potenciar la recuperación de la economía

- ¿Dónde asigna la Casa Matriz recursos? - En los mercados que lógicamente vea maor potencialidad. Si nosotros no ponemos Latinoamérica o la Argentina en una condición óptima para recibir más inversiones, en un instante la perdemos con otras operaciones. Hoy ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Acabamos, sin embargo, de empezar a producir el Hiace, el tercer modelo de Toyota, otra gran muestra de respaldo de Japón. Es una Van tipo furgón con caja cerrada para carga y otra es una Van para transporte de 14-15 pasajeros. Invertimos US\$ 50 millones.■



22 El País CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### **Avant Premiere**

Los sindicalistas van a ver a Francisco en el Vaticano. Después pasarán la ministra Pettovello y el piquetero Grabois. La ex mandataria no quiere por ahora al bonaerense para la puja presidencial.

# El Papa es Perón, Cristina veta a Kicillof y el reto de Máximo a un gobernador

EN FOCO



Ignacio Zuleta Periodista



### Todos a la vez: que venga el Papa

Nadie contará de qué hablaron, por el sabido hermetismo lacrado de esos altos palacios. Importan, por esa razón, las señales, los prejucicos, lo que cada uno pone en estas tramas y no tanto lo que uno puede sacar. Lo principal es el gesto papal de recibir a tres polos de protagonismo que pujan por la agenda social del Gobierno. La búsqueda del equilibrio bergogliano. Si hay para uno, también ha para todos.

"No es un Papa peronista-brindó uno este fin de semana en Roma-, jes Perón!". Los aficionados a los récords anotan en su lista que a primera hora de este lunes el Papa Francisco recibirá, por primera vez en su papado, a la mesa de la GGT.

"Todos hemos estado de a uno con él, pero nunca nos recibió a todos juntos", festejaban en la cena que compartieron en Roma. La reunión de las 8:30 en la residencia de Santa Marta es la primera de tres citas argentinas que tendrá Bergoglio en una semana.

Este martes espera a la ministra Sandra Pettovello, a quien citó después de varias semanas de espera. El viernes estará con Juan Grabois, estrella de la celebración de un aniversario en la cumbre mundial de la economía popular y ex precandidato presidencial.

### Es el mejor momento para que venga

Los sindicalistas van a interesar al Papa



Jorge Bergoglio Papa

Tiene agenda cargada en el Vaticano. En una semana recibirá a dirigentes de la CGT, a la ministra Pettovello y al piquetero Juan Grabois. sobre las agresiones del Gobierno a sus derechos. Les preguntarán también por qué Cristina los agredió en su último discurso. Como los otros dos visitantes, insistirán en el pedido de que Francisco viaje lo antes posible a la Arrentina.

En los últimos días admitió que piensa que Canarias, destino de un viaje próximo, puede ser una escala hacia la Argentina. Durante los gobiernos anteriores, Francisco postergó su venida porque temía, con razón, que su viaje se convirtiera en factor de división.

"No quiero ser De Gaulle", pudo decir. Charles de Gaulle visitó la Argentina en 1964, cuando gobernaba Arturo Illia, El peronismo había estado proscripto y aprovechó la visita de De Gaulle para protestar contra el mandatario radical. El presidente francés era ovacionado por los peronistas y quien cobraba con silbidos era Illia. Eso pudo ocurrir si Francisco venía cuando Cristina, Macri o Alberto eran presidentes. Hoy, con un gobierno que elude mostrarse francisquista, es el mejor momento para que venga.

Estarán con el Papa Héctor y Rodolfo Daer, Pablo Moyano, Andrés Rodríguez, Geardo Martínez, José Luis Lingeri, Marina Jauryberry (SADOP), Maia Volcovinsky (Judiciales), Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento), Jorge Sola (Seguros), Alejandro "Peluca" Gramajo de la UTEP (y dirigente de Patria Grande, sello de Grabois), Cristian Jerónimo (compañero del Vidrio), Argentino Geneiro (gastronómico).



Sandra Pettovello
Ministra de Capital Humano

Le dirá a Francisco que la ayuda a los más pobres ha mejorado cortando las intermediaciones. Lo niegan las organizaciones sociales.

### Matemática creativa

Pettovello le lleva los testimonios de que la ayuda social a los pobres ha mejorado eliminando intermediaciones. Lo niegan las organizaciones sociales. El Gobierno ya tiene intimaciones judiciales para que explique cómo y qué reparte entre los pobres.

La minuta de Pettovello dice que el Plan Alimentar aumentó un 137,5% con el nuevo gobierno, que las ayudas llegaron del 49,5% de la canasta familiar al 87%; que aumentó un 1.123% la prestación en 1.000 dias y 115% la atención a 4,834 comedores, entre otros datos. El ingenio oficial para la matemática creativa la obligará a alguna aclaración.

Si algo no le falta al Papa es información de lo que pasa por acá. La ministra le acercaá otros aportes de penetrante aroma confesional como la doctrina antiaborto del Gobierno o haberle entregado a la Iglesia, llave en mano, por primera vez en medio siglo, la administración de la educación.

### Cristina, como Milei, divide

El peronismo no baja la presión de la rosca para asegurar algún atisbo de unidad. Sabe por experiencia que si se divide pierde competitividad. Desde 2009, cuando apareció el peronismo alternativo de la disidencia capitalizada por Massa, ha sufrido una serie de derrotas que quebró una década más tarde cuando recuperó la unidad.

La aparición de Cristina es un intento de



Cristina Kirchner

Su aparición en Merlo, la semana pasada, es un intento para aprovechar el capital político que retiene en la provincia de Buenos Aires. aprovechar el capital que retiene en Buenos Aires. Navega por aguas turbulentas porque es una dirigente que construye sobre la división. No es líder del conjunto, es jefa de su tribu. Es incapaz de contener a su contradicción. Por el contrario, busca destruirla.

Comparte el método con Milei. Este tipo de construcciones tiene resultados limitados. Sus personeros ejercen una comisaría de verticalismo y les toman examen a quienes asoman la cabeza. Wado de Pedro es su vocero en el Senado y desde allí sostiene un veto a la candidatura a presidente que enarbola Axel Kicillof.

Lo hizo cuando el gobernador visitó La Rioja y expresó su simpatía hacia el proyecto de Ricardo Quintela de disputar la presidencia del PJ. Encabeza la resistencia del cristinismo que se sindica en la marca La Cámpora, y se suma a la estrategia de Axel de armar por su lado y sin consultar a nadie.

### El oficialismo se divide solo

Kicillof es del tipo de políticos de teflón. Resiste el veto de Wado, pero estuvo en Merlo junto a Cristina en el escenario central de la reaparición. "Con Cristina no me voy a pelear", repite a quien le pregunte qué hará. El gesto describe la necesidad que tiene el peronismo de blindar alguna unidad para 2025.

Se trata de aprovechar la estrategia del oficialismo de **destruir la herramienta que lo hizo presidente a Milei**, que era el voto uni-



Wado de Pedro

Es el vocero de Cristina en el Senado y desde allí sostiene el veto a una candidatura presidencial de Kicillof para el 2027.

ficado de lo que fue Cambiemos. Por ganar alguna ventaja en el corto plazo, el gobierno divide al PRO, a la Libertad Avanza y al radicalismo, y hostiga a los bloques amigables como Encuentro Republicano de Pichetto.

Estas divisiones en el oficialismo le despejan el camino al peronismo, que parece haber aprendido a dejar el divisionismo como estrategia. En el debate en el Senado sobre la boleta única, Juan Carlos Romero desarrolló los argumentos sobre cómo el peronismo siempre se pone de acuerdo cuando está en peligro. Lo sostuvo para moderar el entusiasmo del oficialismo con la eliminación de las PASO. No se equivoquen, dijo Ro mero, a muchos partidos del interior las PA-SO les sirve porque unifica.

Ahora con boleta única, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tendría elecciones desdobladas en 2025, si se llega a aplicar el nuevo sistema. Al peronismo de Bueno Aires le conviene, porque se despega del hipotético arrastre nacional de Milei por sobre la elección provincial, factor que mejora las chances del peronismo. El resultado de las elecciones en CABA en 2023, con dos urnas diferenciadas, demostró que es posible quebrar el efecto de arrastre

### Máximo toma examen en **Diputados**

El infante Máximo tiene el puesto montado en su oficina del Congreso, en donde recibió a Ricardo Quintela. Máximo le reprochó una expresión de algún riojano, seguidor del "Gitano", sobre que "Cristina ya fue,

hay de dejar de escuchar lo que ella dice". El gobernador se desentendió, pero Máximo le redobló al criticarlo de cortarse solo en su carrera por el partido. Escuchó los ar-gumentos federalistas de Quintela. "¿Y nosotros qué lugar tendríamos ahí?", quiso sa ber. Con diálogos de este tipo el cristinismo demuestra que la ex presidenta quiere te-ner algún lugar de candidatura el año que viene y eso depende de que tenga algún control sobre la cúpula pejotista.

Quintela anotó y sigue su recorrida. Esta semana visitará en San Isidro a Fernanda Miño, dirigente del partido Patria Grande de Grabois, y que viene de ser presidenta del FI-SU (Fondo de Integración Socio Urbana) creado por la Ley de villas, y secretaria de Integración Socio Urbana del anterior gobierno. Tienen proyectos comunes, aunque militen en partidos diferentes dentro del eco-sistema peronista.

### Pichetto-Schiaretti amplian la

En la misma semana Quintela irá a Tigre, invitado por Julio Zamora, intendente lo cal y que lleva la cucarda de ser el hombre que le ganó a Massa en su propio distrito Aunque bonaerense, le gusta la cruzada federal y abre el juego después de escuchar, de boca del propio Kicillof, que nunca se va a pelear con Cristina.

Zamora se fue con la música a otra parte v el viernes apareció en Puerto Madero en un almuerzo con Miguel Pichetto, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. El lunes de la semana que viene lo recibe en Tigre a Horacio Rodríguez Larreta y antes ya lo tuvo a Facundo Manes. Y como se trata de mojar la orejagran recurso de la política-negocia fecha para recibir a Martín Guzmán, ex ministro albertista y hoy anti-Massa y anti-Cristina.

Va a ser lindo. Como aquellos artistas de antaño del género "excéntrico musical", Zamora ensaya todos los instrumentos a la vez. Se despidió de Kicillof, quien designa allegados de Massa que vienen de Tigre en cargos provinciales relevantes.

Es el caso de Micaela Ferraro, nueva presienta de la Fundación Banco Provincia, que oficia en los altares del massismo. Es un cargo emblemático que han ejercido las esposas de gobernadores como Teresa González Fernández o Karina Rabollini. "Las superes tructuras son importantes", se justificó Axel. Que no se quejen si Zamora busca agua en el aljibe de Pichetto-Schiaretti, como "Juanchi" Zabaleta, otro rebelde del cristinismo.

### Quién se juega en CABA

En la mesa de Puerto Madero se preguntaron sobre las razones que tiene Mauricio Macri para resistirse a ser candidato a se nador por la CABA. Es una elección chiva para el PRO, socios de Milei, porque Martín Lousteau querrá renovar su silla

La última vez que el PRO y la UCR se en-frentaron (PASO Larreta-Lousteau en 2015), quedaron a menos de 3 puntos de diferen-cia. Si el PRO pierde esa elección en 2025, se habrá terminado su ciclo de poder.



Máximo Kirchner

Titular del PJ bonaerense

Se juntó con Quintela, el gobernador riojano que quiere liderar el PJ nacional, y le reprochó críticas de su entorno a Cristina.



Julio Zamora Intendente de Tigre

Enemigo de Massa, busca juego propio en el PJ. Días atrás, fue a un almuerzo que compartían Pichetto, Randazzo y Schiaretti.

### Opinión pública

## Una nueva encuesta muestra números positivos para Milei

Es el último estudio de la consultora RDT. Evalúa la imagen personal del Presidente y las expectativas. También trae cifras electorales.

### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

Mientras algunas encuestas empezaron a mostrar una merma en los números de Javier Milei, a nueve meses de su asunción como presidente, un estudio conocido este fin de semana es música para los oídos libertarios; trae cifras positivas para el oficialismo. Sobre todo a nivel electoral.

El sondeo que anticipa Clarín es de Reale Dalla Torre (RDT). Incluyó 1.320 casos a nivel país, entrevistados entre el 8 y el 10 de septiembre, con +/-2,8% de mar gen de error.

El informe arranca con un interesante resumen, con lo mejor y lo peor de la gestión de Milei. Pulgar para arriba:

 La imagen positiva de Javier
 Milei registra un leve nivel de mera en la comparativa bimestral. 2) En septiembre disminuye la preocupación por el costo de vida, la inflación y la inseguridad. Se advierte una recuperación en expectativas de largo plazo. 4) La intención de voto del oficia-lismo de cara a las elecciones del próximo año recoge un 45% de adhesión, con un 40% de electorado consolidado".

Sobre todo este último punto parece muy auspicioso, ya que el grueso de los sondeos venía revelando una caída en la intención

de voto para las estratégicas elecciones Legislativas 2025. "Pulgar para abajo.

1) El veto a la reforma jubilatoria cosecha un 67,7% de rechazo y representa una severa amenaza para el gobierno de cara a un potencial segundo veto relaciona do con el financiamiento de las universidades públicas.

2) La nominación del juez Ariel Lijo para la Corte solo recoge un magro 13,8% de aprobación

3) El mayor inconveniente de dicha nominación es que su aprobación está supeditada a un pacto con el kirchnerismo, algo que podría impactar muy negativamente en una porción de su electorado, históricamente refracta-

rio a dicho espacio". Por último, RDT analiza los pronósticos para las Legislativas 2025.

"Escenario electoral 2025:

1) Fuerte predominio de La Libertad Avanza con un 40% de respaldo, consolidándose como la principal fuerza política. Sin embar go, el kirchnerismo, a pesar de los reveses, retiene un núcleo duro que proyectado supera el 25%. 2) Casi un 30% del electorado prefiere una tercera vía, lo que abre una oportunidad para los mode rados. Pero la polarización sigue dominando, ya que estos electo-res no visualizan una figura en condiciones de capitalizarlo". ■

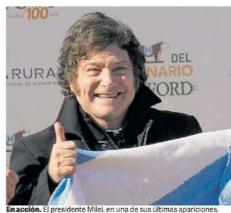

CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24 El País

### Principales indicadores



RIESGO PAIS





### LA REACCIÓN DE LOS MERCADOS

Tras el discurso que pronunció che el Presidente se espera hoy la reacción de los mercas en un contexto en el que el índice Merval, de las acciones

líderes de la Bolsa local, se duplicó desde que triunfó Javier Milei con acciones que ganan más de 250% en dólares. Anoche reinaba el optimismo.

# Las ventas del e-commerce "resisten" a la caída del consumo

El unicornio Tienda Nube lo atribuye a que más emprendedores y empresas usan este canal. Hay mucho para crecer: sólo 13% tiene sitio web propio.



El CEO. Según Aleiandro Vazquez los nuevos emprendedores y pymes que comienzan a vender en forma digital son el motor del crecimiento

### Ana Clara Pedotti

A pesar de la caída colosal del consumo en los primeros ocho meses del año, las ventas en los sitios de e commerce resisten. En la plataforma TiendaNube, por ejemplo, de enero a junio las ventas crecieron un 20% con respecto al mismo periodo del año anterior: al mismo tiempo, aumentó la facturación y la **cantidad de empresas** que ope-

ran a través del sitio. En diálogo con **Clarín**, Alejandro Vazquez, CEO y fundador de uno de los unicornios argentinos, analizó las razones de esta "resiliencia" del comercio on line y aseguró que, pese a la macro, es optimista respecto al futuro.

Fundada en 2010, TiendaNube ya trabaja con más de 130.000 marcas clientes, desde pequeños emprendedores hasta empresas consolidadas, en toda la región, 50.000 de las cuales están en Argentina.

"En estos casi 15 años, hemos atravesado distintos contextos políticos y económicos en distintas

geografías y lo que encontramos es que en distintos países, pero sobre todo en Argentina y Brasil, hay una cultura emprendedora muy fuerte. A veces, es por necesidad, otras por deseo, pero esa cultura está y hace que nuestro negocio siempre crezca, porque todo el tiempo se suman nuevos emprendedores o pymes del mundo físico que quieren comenzar a **vender en forma** digital", dijo Vazquez.

"Por eso nuestras métricas son tan distintas a lo que se ve en el resto de la economía en materia de consumo", aseguro Vazquez. Luego de que en el primer semestre la plataforma **reportara 7 millones** de transacciones y una factura-ción de más \$409 mil millones, el ejecutivo aseguró que el futuro es promisorio tanto para su empresa, como para el comercio digital en

"Aunque hace tiempo dejó de ser novedad, el e commerce es incipiente todavía: hoy en día solo el 13% de las pymes formales de Argentina tiene un e-commerce propio, lo que da la pauta del potencial de crecimiento del negocio en el país", sumó Vazquez

Consultado sobre el impacto de las desregulaciones que lleva ade-lante el Gobierno de Javier Milei en el comercio digital en particular, el ejecutivo señaló que si bien ninguna afecta directamente el "core" de su negocio "siempre en la medida que sea cada vez más fácil empe-zar un negocio, o desarrollarlo, que las Pymes se animen a invertir más, a contratar más, resulta algo

bueno para el ecosistema". Entre las estrategias que encuentran las empresas para mantener o hacer crecer las ventas, Vazquez señaló: "Cuando vemos el ticket promedio de nuestros clientes, vemos que muchas veces su crecimiento se ajusta por debajo de la inflación. Nuestra interpretación

### PARA TENER EN CUENTA

409.000

mestre, 20% más que en 2023.

es que deciden <mark>apretar un poco los</mark> márgenes para mantener el nivel de ventas. Hay rubros como los de moda o belleza, que tienen más espacio para hacerlo. Al mismo tiem-po, otros rubros donde quizás no se puede jugar con los precios, se trabajan más las promociones, descuentos y también ofreciendo envíos gratuitos, aún con tickets más

bajos", explicó. "Vemos una tendencia más agre siva de promociones en todo el si-tio para mantener el nivel de ventas", remarcó y detalló, que si bien el diseño de estas promociones es exclusivo de cada tienda, la plata-forma le ofrece a los emprendedores la posibilidad de gestionar en-víos más económicos o sumar cuotas sin interés a las opciones de pago. "Lo que hacemos es para permitir que las Pymes puedan ser competitivas respecto a las gran-

des marcas", aseguró. Vazquez remarcó que su plataforma es "un ecosistema abierto" donde conviven todos los medios de pago, incluso acérrimos compe tidores como los bancos y las fintech.

### Debe y haber

Una disminución de 16%

### Carne: por la baja del consumo cae el precio

El precio se derrumbó 16% en términos reales. La caída del precio de la carne contribuyó a moderar la inflación en lo que va del año. Pese a la baja, el precio actual sigue siendo ele vado en comparación con el promedio histórico de 2007 a 2023, según un trabajo del IE-RAL de la Fundación Medite rránea. El consumo cavó 20% en el primer semestre del año en comparación con 2023.



Informe de CAME

### Brecha entre lo que se paga y recibe el campo

Los precios de los agroalimen-tos se multiplicaron por 3,2 ve ces del campo a la góndola en agosto. Es decir, el consumidor pagó \$3,2 por cada \$1 que recibió el productor, según la CAME. La participación del productor fue 30,9% de los precios de venta final, un 13,4% menos respecto a julio.

Grupo Ecipsa

### Colocación privada por US\$22 millones

Ecipsa realizó una colocación privada por US\$ 22 millones a través de un fideicomiso fi-nanciero con posibilidad de ampliación, en oferta pública a 50 millones para continuar su plan de expansión. Balanz Capital fue el estructurador, Bruchou & Funes de Rioja asesor legal. Ecipsa tiene distintos desarrollos inmobiliarios.



OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 04/10/24 AL 15/11/24. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415- 2, PIEDRAS 1743, CABA. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN WWW.COLECCIONESCLARIN.COM.AR

BUSCALO EN EL KIOSCO Y EN LA TIENDA ONLINE

## **Opinión**

# Estado de Derecho: una agenda proactiva para el sector privado

TRIBUNA

Tamara Taraciuk Broner y Carolina Castro

Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano

s habitual que el sector privado exija reglas de juego claras y seguridad jurídica para operar.
Es menos común que lideres empresariales hablen de democracia y derechos humanos. Seactúa como si lo primero pudiese existir sin lo segundo. Puede, pero en sociedades muy diferentes a las que queremos vivir. Para apuntalar ambos objetivos, el sector privado tiene que asumir un rol proactivo de liderazgo y responsabilidad.

En América Latina la democracia está desprestigiada. La encuesta de Latinobarómetro mostró en 2023 que solo el 48% de los ciudadanos de nuestros países dijo preferir la democracia sobre otra forma de gobierno, el nivel más bajo de apoyo desde el inicio de la serie en 1995. La respuesta "nos da lo mismo" obtuvo el nivel más alto, 28%. Argentina, afortunadamente, se encuenta todavía entre aquellos con mayor apoyo a la democracia: 62% respondió favorablemente, siete puntos porcentuales más que tres años antes. No debemos dormirnos en los laureles de ese número.

Las causas de este malestar democrático varían según cada país de la región, pero hay patrones comunes: la ineficiencia en la gestión y la ineficacia para aportar soluciones, la corrupción en todos los estamentos del Estado, la parcialidad y la politización del poder judicial, la inseguridad y la complicidad de las fuerzas policiales con bandas criminales.

A estas situaciones estructurales que vienen de larga data, se suma la nueva dimensión comunicacional en las redes sociales, que intensifica burbujas de opinión, dificulta la búsqueda de consensos y profundiza la polarización política. Si las democracias no pueden dar respuestas eficaces a las preocupaciones y necesidades de la gente, se genera un caldo de cultivo para respuestas autoritarias, que van en aumento en América Latina.

Las empresas no pueden ser ajenas ante este escenario - porque no es redituable

económicamente y porque el impacto en las sociedades donde operan es enorme. De manera complementaria a la responsabilidad fundamental del Estado, el sector privado precisa involucrase más, a través de iniciativas que promuevan y apoyen políticas públicas que trasciendan gobiernos e ideologias de turno y busquen abordar problemas fundamentales que frenan el desarrollo en la región.

Un informe reciente publicado por el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano, con el apoyo de un grupo de lideres empresariales de alto nivel que incluye representantes argentinos, propone áreas de trabajo para impulsar un sector privado más activo. Entre ellas se encuentran autorregulación en temas de compliance y anticorrupción a nivel empresarial; independencia y transparencia judicial; regulación del dinero en la política; ética pública y

### El Latinobarómetro mostró que en 2023 sólo el 48% dijo preferir la democracia.

anticorrupción en la modernización del Estado; educación ciudadana y ética pública; y una mejor comprensión de los costos de la inseguridad y la corrupción.

De todas estas áreas que deben ser abordadas, quisiéramos destacar dos: la modernización y profesionalización del Estado para combatir la corrupción y la independencia judicial.

La corrupción es un problema endémico que deriva de bajas capacidades profesionales de funcionarios públicos, falta de marcos éticos claros y de limitaciones en la rendición de cuentas. En el sector privado se 
han construido durante décadas procesos 
de gestión eficientes que, a partir de la incorporación de tecnologia de gestión y digitalización de procesos, permiten aumentar la 
transparencia de las decisiones y reducir su 
discrecionalidad, disminuyendo la probabi-

lidad de prácticas corruptas. Fortalecer al Estado no implica ni agrandarlo ni achicarlo, sino darle las capacidades justas para cumplir las funciones asignadas y esquemas de acción en línea con las prácticas de compliance que rigen a juste empresarial.

compliance que rigen a nivel empresarial.
Para que esas medidas funcionen, es necesario que exista una justicia independiente que se rija por principios jurídicos y
no por intereses o compromisos políticos,
y haga cumplir la ley cuando se viola, tanto
por funcionarios como por quienes los corrompen. La independencia judicial es una
demanda histórica y creciente de los sectores empresarios en todos nuestros paí-

Sin embargo, el sector privado no se involucra debidamente en la designación, evaluación y/o remoción de jueces, que suceden en procesos muchas veces opacos y cruzados fuertemente por intereses de estamentos arcaicos o poderes políticos de turno. Allí también hay un importante camino por recorrer para mejorar prácticas y procedimientos a partir de mejor gestión y aplicaciones tecnológicas para mayor transparencia y accountability.

Un Estado de derecho fuerte, respaldado por instituciones sólidas, es la base de la estabilidad política, el crecimiento económico y el desarrollo social. Un Estado de derecho débil, por el contrario, perpetúa la corrupción, el crimen organizado y la impunidad, viola derechos humanos y socava la confianza pública en que los líderes democráticos pueden mejorar la vida de la sente.

El sector privado ha sido mayormente reactivo, ante la amenaza de verse perjudicado por las condiciones en las que opeta. Si bien la iniciativa privada proactiva no garantiza un cambio fundamental de la noche a la mañana, aportes precisos y sostenidos en el tiempo, en colaboración con el sector público y otrosactores sociales, pueden generar mejoras significativas y duraderas. No hay más margen para mirar para otro lado.

EL NIÑO RODRÍGUEZ







### **MIRADAS**

Raquel Garzón rgarzon@clarin.com

## 25 años viviendo del cuento

Miente el tango al decir que 20 años es nada. Uno tras otro, con sus trabajos y sus noches, los años de pasión y de esfuerzo construyen un sentido, delinean un horizonte. Y si suman 25, apostados a editar libros y a preferir de entre todos los géneros posibles el cuento, con más razón se puede estar de flesta.

de estar de fiesta. La editorial española Páginas de Espuma está a las puertas de esa ce-lebración: el 29 de septiembre de 1999, Juan Casamayor y "Encarni", su mujer, se embarcaron en lo que él llama cinco lustros después "una absoluta locura". La de montar una editorial independiente centrada en la narrativa breve. Con calidad y apues tas fuertes (muchos autores latinoamericanos hicieron pie en la penín sula gracias a esa militancia), aquella locura feliz ha dado por tierra con ciertos prejuicios del mercado, como el que sostiene que el cuento no vende. "Pues Páginas de espuma vive del cuento", bromea Casamayor ahora en La Manuela, un precioso café en el barrio madrileño de Malasaña, ro deado de libreros a los que ha reunido para contarles cuáles serán los pilares de ese festejo que lo enorgulle

Las novedades a publicar hasta diciembre (que llegarán a la Argentina en 2025) incluyen clásicos como "Cuentos Completos" de Joseph Roth y colecciones de relatos de autoras contemporáneas como Nuria Labari e Irene Reyes Noguerol, pero también títulos que componen una "cara B de los escritores".

Papeles privados escritos en la intimidad no pensados para publicarse, reveladores en entrelíneas del modo en que un autor procesa su experiencia y la convierte en literatura. "Poco tiempo en cualquier lugar", se publicará en España en octubre y ofrecerá las cartas de Katherine Mansfield, cuyo diario tuvo entre otros devotos a Virginia Woolf y Dorothy Parker.

Los lectores estamos imaginando todo el tiempo libros que nos gustaría que existieran, universos a los que nos encantaría asomarnos. Borges mencionó por primera vez en 1940 en la revista Sur el tomo 11 de la "Primera Enciclopedia de Tlön". Sonrie como un niño Juan Casamavor al contar que para coronar este cuarto de siglo Páginas de Espuma hará real ese libro ficticio el 9 de octubre. En formato artesanal y con papel envejecido, el tomo alojará las inspiradas ficciones de 20 autoras y autores de diferentes países. La edición será del mexicano Jorge Volpi. El resto es un secreto bien guardado que hace agua la boca. ■

CLARIN - LLINES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Opinión 27

# TikTok, la nueva forma de hacer política

DEBATE

### Sebastián Godinez Rivera

Politólogo, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

urante el siglo XX y la primera década del siglo XXI, los presidentes consideraban que la comunicación con su electorado solo se daba a través de mítines, propaganda física y mensajes televisivos. Sin embargo, con la aparición de los nuevos medios de comunicación, los políticos se vieron forzados a incursionar en las redes sociales y enfrentarse a nuevos escenarios para conseguir respaldo, pero también para la confrontación.

TikTok se ha convertido en uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Si bien fue fundado en 2016, su auge se dio durante la pandemia de Covid-19, entre 2019 y 2022. En este tenor, varios mandatarios comenzaron a crear sus perfiles para poder llegar a un mayor número de personas. Ahora bien, el uso de las redes puede ser interpretado como la difusión de mensajes importantes o la perpetuación y reproducción de modelos autoritarios.

Por ejemplo, el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso se hizo conocido no solo por haber competido tres veces en las elecciones, sino por su canal de TikTok, en el que contaba el día a día de su campaña y permitía que le hicieran preguntas sobre sus gustos y vida privada. Su técnica de publicar videos cortos con información puntual e incluso sumarse a los denominados trends impactó en su popularidad.

Incluso cuando asumió el poder, siguió comunicando por este medio; publicaba videos sobre el aumento de salarios, la recuperación de áreas verdes o las reuniones con otros lideres del mundo. Sin embargo, cuando estalló el escándalo por su presunta participación en la operación El Gran Padrino, con la que financió ilegalmente su campaña presidencial, la gente lo cuestionó en comentarios por este tema. Su gobierno terminó con la "muerte anticipada", es decir, disolvió el Congreso, pero también renunció a la presidencia.

Su sucesor, Daniel Noboa, también se ha unido a la lista de mandatarios que usan esta red
para enviar mensajes a la población, pero su
canal está, sobre todo, lleno de videos editados
con música que es tendencia. Noboa busca posicionar su agenda y temas de gobierno. Por
ejemplo, se graba haciendo ejercicio y seguido de esto manda su apoyo a la delegación que
compitió en los Juegos Olímpicos, o aparece
con niños y lo aprovecha para hablar de la
importancia que tienen para su gobierno.

Otro caso es el del autócrata venezola no Nicolás Maduro, quien también se ha sumado a TikTok para publicar videos en los cuales la base del chavismo lo respalda de acuerdo con los logros de su gobierno. Además, se ha vuelto célebre por la microserie Superbigote, en la que Maduro es un superhéroe que se enfrenta al capitalismo, a los banqueros ya la oposición.

Pero la realidad es que

Pero la realidad es que esta estrategia también se le ha vuelto en contra tras los resultados de la polémica elección, que han generado protestas en todo el país. Justamente esta red sirvió para visibilizar el malestar ve nezolano, las movilizaciones, los cacerolazos y los eventos de la oposición.

Maduro comenzó a propagar el discurso de que se trataba de la derecha internacional y Estados Unidos intentando frenar la revolución mediante un golpe de estado; el autócrata llamó a desinstalar por 10 días Whats App y TikTok por supuestas amenazas.

En Centroamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele se ha vuelto una celebridad no solo por su política de mano dura contra las pandillas sino por su habilidad para comunicar a través de las redes sociales. En su cuenta se dedica a publicar videos sobre la política de seguridad que ha implementado, acompañados de fragmentos de sus discursos contra los delincuentes, con el objetivo de popularizar su modelo, que ha sido halagado por diversos gobiernos del mundo. También se ha vuelto popular porque va-

También se ha vuelto popular porque varios influencers lo han entrevistado para abordar desde su deber público hasta su vida personal. Así, Bukele ha sido uno de los gobernantes más beneficiados por las redes sociales. Su contenido se caracteriza por responder a quienes lo critican (como Nicolás Maduro) y promocionar obra pública y visitas de Estado.

Por último, también el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió un perfil en esta plataforma para comunicarse con sus seguidores. En su canal se difunden canciones, figuras animadas de él y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y fragmentos de sus conferencias o cápsulas de historia. López Obrador creó su cuenta durante el proceso electoral para influir en la intención del voto, lo cual está prohibido por la ley, que establece que los servidores públicos no pueden hacer proselitismo.

En conclusión, excluir a redes sociales y plataformas como TikTok del análisis político es desconocer que la forma de ejercer el poder se ha modificado, lo que ha modificado a su vez nuestro campo de estudio, los ámbitos en los que se despliega la política. A esto se suman los nuevos fenómenos sociales que aparecen en este medio, como las noticias falsas, la desinformación y la postverdad, que han cobrado relevancia en la opinión pública.

Copyright Latinoamerica21.com

### TRIBUNA

### Presente y futuro de nuestra Nación

stamos haciendo todo lo posible por retener el talento en la Argentina, brindando mejores condiciones para que los jóvenes apuesten a crecer en nuestro país? No cabe duda que estamos atravesando tiempos complejos y desafiantes, y que no se puede pensar el futuro sin pensar para y con los jóvenes. La idea de que la sociedad argentina organi-

La idea de que la sociedad argentina organie un proyecto de política socioeconómica paralos talentos jóvenes de nuestro país, gana terreno. Luego de mucho tiempo en que sol o se trataba de una referencia utópica, surge cierto consenso: la única manera de revertir este proceso de décadas de decadencia es a través de un pacto que defina prioridades estratégicas y coordine esfuerzos de los gobiernos y de la sociedad civil. Para ello es imprescindible definir un conjunto de Instrumentos respaldados por un núcleo crítico de intereses y metas.

Para avanzar será necesario vencer al pesimismo endémico, y la acumulación de malas experiencias que sesgan la opinión sobre los asuntos públicos.

Una política para la juventud no implica tan solo la solidaridad a través de un servicio cívico, sino que debe conducirnos a solidarizarnos con sus problemas, y a ofrecer soluciones concretas. El trabajo deberá inicialmente definir las necesidades, estar dispuestos a escuchar a todos, conocer los nuevos modelos puestos en práctica en el mundo desarrollado de interacción estratégica, sostenible en el tiempo.

La pandemia ha dejado huellas no solo en los adultos sino también en los jóvenes. Nos ha puesto cara a cara con nuestra finitud, al perder las ilusorias certezas. Nos llevó a reconocer nuestra fragilidad y a tomar decisiones ante la eventual posibilidad de nuestra muerte cercana.

Como la era científico-tecnológica implica la movilidad de los conocimientos y la renovación de las "innovaciones", la enseñanza debe consagrar un esfuerzo menor a la distribución y al almacenamiento del saber adquirido, y prestar una mayor atención al aprendizaje de los métodos de adquisición (aprender a aprender). Sabemos que el modelo académico todavía

Sabemos que el modelo académico todavía prestigioso en tantos países, y que produce en ciertas condiciones de época y sociedad los resultados que de él se esperan, hoy difunde conocimientos obsoletos, no útiles para enfrentar el mundo del siglo Zl.

¿Dóndey cómo se enterará un joven de qué se trata la innovación en nuestra postergada región? Para lograr el propósito de que los jóvenes argentinos se capaciten (en nuestro paíso en el exterior) pero trabajen aquí, se deberá organizar un desarrollo económico inclusivo, sostenible, y capaz de albergar el buen funcionamiento de las instituciones políticas, otor-

gándole a la Educación el lugar que tuvo, y que nunca debió perder.

Essensato reconocer que estamos enfrentando el enorme desafío de desarrollar una repúbilica moderna, y que a partir de la crítica situación actual, ofrezcamos a la sociedad una visión que exceda la coyuntura, que ayude a asumir las políticas de desarrollo necesarias a fin de construir una Argentina sustentable y justa.

Convendrá intensificar nuestro ingreso a la Economía del Conocimiento. No seremos desarrollados si no somos innovadores, y no seremos innovadores por pura magia. Para ello debemos vincular más estrechamente a las Empresas con las Instituciones Académicas. Al mismo tiempo transformar en forma concreta, eficaz y decidida, la matriz exportadora, lo que supone trabajar estratégicamente la forma de diversificar la oferta exportable de productos con valor agregado, sin caer en la economía de renta.

Borges advirtió a través de la lectura de Sarmiento una rara condición intelectual en él: "Sarmiento ejecuta la proeza de ver históricamente la actualidad, de simplificar e intuirel presente como si ya fuera pasado". Buena parte o la mayor parte de nuestra discusión política va al revés: discutimos lo pasado como si fuera presente y nos descuidamos de lo que ya está siendo futuro.

Fram ro correla

### Norma Cadoppi Frigerio

Presidente del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional La carrera a la Casa Blanca

# Trump sufrió un "aparente intento de asesinato" en Florida y un hombre fue arrestado, dijo el FBI

Fue mientras jugaba golf en su club de West Palm. El servicio secreto disparó a un individuo con un rifle, que huyó. Fue aprehendido poco después. "Estoy bien y no me rendiré", dijo Trump.

Paula Lugones

Otro nuevo hecho violento vuelve a conmover la ya turbulenta cam-paña electoral de EE.UU.: el ex presidente Donald Trump sufrió ayer un nuevo intento de asesinato por parte de un individuo que estaba con un rifle de asalto con mira telescópica escondido en unos a bustos cerca de un campo de golf donde jugaba el candidato. El hombre, que aparentemente no llegó a disparar contra el magnate, fue arrestado por el Servicio Secreto.

El ex presidente enseguida fue puesto a salvo y estaba bien. Pero el FBI confirmó que lo sucedido en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida, está siendo investigado como un "aparente intento de asesinato", dos me-ses después de haber sido herido en la oreja en un atentado en un acto de campaña en Pennsylvania.

"Hubo disparos cerca de mí, pe ro antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quie-ro que escuches esto primero: ¡ES-TOY A SALVO Y BIEN!", dijo poco después el propio Trump en un co-municado. "Nada me detendrá. ¡NUNCA ME RENDIRÉ!", añadió.

Este domingo, en una conferen-cia de prensa, el sheriff Ric Bradshaw dijo que fueron agentes del Servicio Secreto quienes vieron a la 13.30 a un hombre con un rifle AK 47 con mira telescópica junto a la valla del campo de golf perteneciente a Trump, donde se

### **Bideny Harris** mostraron su alivio al ver que Trump salió ileso.

encontraba jugando, a entre 300 y 500 metros de distancia. Los agentes, que seguían al magnate en el campo, dispararon y el hombre sa-lió corriendo de entre unos arbustos en los que se estaba escondiendo y que rodean al campo de golf hasta el vehículo en el que intentó huir, un auto Nissan negro cuya matrícula logró fotografiar un tes-tigo, dato que fue fundamental.

Con esta información el indivi-



Vigilancia. La zona del club de golf de West Palm Beach donde Donald Trump estaba jugando ayer. AFP

duo fue detenido unos minutos después en la autopista interestatal I-95 a bordo de su vehículo. En los arbustos se encontró el arma y también dos mochilas y una cámara deportiva GoPro, aparentemen-te para filmar el ataque.

La identidad del sospechoso no se ha hecho pública todavía oficialmente, pero fuentes de la investigación señalan que ha sido identificado como Ryan Wesley Routh, de 58 años, oriundo de Hawaii, que aparentemente decía que había combatido en Ucrania y que había posteado en las redes mensajes contra el magnate.

En un comunicado, la Casa Blan-ca señaló que el presidente de EE.UU., Joe Biden, y la vicepresi-denta y candidata demócrata, Kamala Harris, fueron informados 'sobre el incidente de seguridad' "Están aliviados de saber que está a

salvo. Su equipo los mantendrá informados periódicamente", dijo la Presidencia.

A través de X, Harris, quien se enfrentará a Trump en las elecciones del 5 de noviembre, afirmó que se alegraba de que el expresidente estuviera a salvo. "La violencia no tiene cabida en Estados Unidos", apuntó.

También a través de X, el compañero de fórmula de Trump, el seque habló con él antes de que se hiciera pública la noticia y que "sorprendentemente estaba de buen

Trump, que estaba jugando con su amigo Steve Witkoff, un inversor inmobiliario de Nueva York, v otras personas, fue mantenido por varias horas en la casona del campo de golf y luego trasladado a su residencia de Mar-a-Lago, luego de ser chequeada por el Servicio Se creto. Estaba de buen humor, le dijo a un amigo que deseaba haber terminado su partido y estuvo hablando por teléfono durante la tarde, dijo un allegado.

El ex médico de la Casa Blanca de Trump, el representante Ronny L. Jackson, señaló que había hablado con Trump el domingo por la tarde. "Me dijo que siempre estaba contento de saber de mí, pero estaba contento de no necesitar mis servicios hoy", dijo Jackson. "Le dique me alegraba de que estuvie ra bien, v me dijo que no podía creer que esto hubiera sucedido".

Aunque esta vez sin consecuencias, el ataque recordó enseguida al atentado que sufrió el candida to en julio pasado en un acto de campaña en Buttler, en Pennsylvania, cuando estaba dando un dis-curso al aire libre y fue baleado en la oreja por un joven con un rifle que se había subido a un techo cercano. El autor del ataque fue abati-do enseguida, pero las fallas en el servicio secreto y la policía fueron enormes porque el atacante había sido visto previamente por varias personas que alertaron sobre su presencia.

Trump salvó milagrosamente su vida porque justo dio vuelta su ca-beza y la bala apenas le rozó la oreja. Antes de ser trasladado al hospital saludó a sus seguidores con el puño en alto, en una foto que se volvió icónica.

Esta vez el Servicio Secreto ac-tuó eficazmente, luego de las fuertes críticas que había enfrentado tras el ataque de Pennsylvania que incluso provocaron la renuncia de la directora de la agencia, Kimberly Cheatle que afirmó que había sido "el mayor fallo operativo" del SS en décadas.

El 13 de ese mes, Trump fue herido de un balazo en su oreja en un acto político. Su agresor tenía 20 años.

# Aquella tarde de julio cuando todo EE.UU. contuvo la respiración

Aquella tarde soleada, todos contuvieron la respiración en Estados Unidos con las noticias que llegaban desde los medios: un tirador había disparado cinco tiros contra el ex presidente Donald Trump mientras hablaba en un acto partidario en Pensilvania. Los asistentes no advirtieron de inmediato lo que ocurría. Pero la situación quedó más clara cuando el magnate republicano reapareció tras la tarima con su oreja ensangrentada.

oreja en sangrentada.

Trump había aparecido poco antes en el escenario del recinto ferial de Butler, en Pennsilvania, a las 18.02 de aquel sábado 13 de julio mientras de fondo sonaba "God Bless the U.S.A.". Entonces, saludó a una multitud que lo recibió con entusiasmo antes de iniciar su característico discurso de campaña.

Sin embargo, cuando apuntaba con su brazo a una gráfica de barras que ilustraba un aumento en los cruces ilegales en la frontera durante la presidencia de Joe Biden, algo extraño pasó. "Esa gráfica es de hace un par de meses", comentó Trump. "Y si quieren ver algo muy triste..." No habló más.

En ese momento, se escucharon al menos cinco disparos. Mientras Trump se llevaba la mano a la oreja, los agentes del servicio secreto, vestidos de traje oscuro, corrán a su alrededor para protegerlo. Trump se lanzó al suelo mientras los agentes gritaban "¡Agáchese!". Los miles de asistentes al mitin, que llenaban el recinto, se agacharon al unisono, y un silencio tenso invadió el lugar, solo roto por algún grito esporádico.

Momentos después, Trump se

levantó mientras los agentes del Servicio Secreto buscaban sacarlo del lugar. "Esperen, esperen, genero", dijo Trump. Entonces levantó el puño mientras la multitud lo vitoreaba. Enseguida, fue conducido a una camioneta negra que aguardaba. Antes de subir al vehículo, Trump alzó el puño nuevamente. Una foto ya icónica ilustra ese tenso momento.

Tanto el tirador como un espectador fallecieron en el trágico incidente. Otros dos asistentes resultaron gravemente heridos. El agresor fue identificado más tarde como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, quien fue abatido por el Servicio Secreto.

Crooks portaba un rifle semiau-tomático estilo AR cuando fue muerto de un disparo en el techo de un galpón cercano. El Servicio Secreto fue duramente criticado por los simpatizantes de Trump, que cuestionaron cómo el atacante pudo acercarse lo suficiente para disparar a Trump. El intento de magnicidio fue calificado como un fallo garrafal por parte de las autoridades. La jefa de esa organización, Kimberly Cheatle, renunció días después admitiendo que ese intento de asesinato supuso el "mavor fallo operativo" de la agencia "en décadas". Nunca antes un presidente había sido atacado desde el atentado a Ronald Reagan en 1981.

El techo desde disparó Crooks estaba a menos de 150 metros del escenario donde Trump daba su discurso, una distancia desde la cual un tirador con habilidad podría acertar a un objetivo humano. Na-



Foto icónica. Trump, con su puño en alto, es sacado del lugar. REUTERS

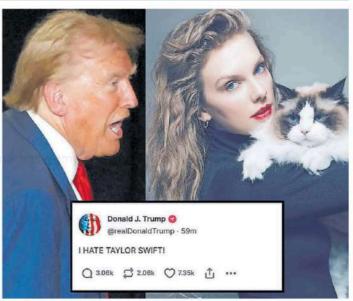

Mensaje. El post de Trump de ayer con la foto de Taylor y sus gatos en la que llamó a votar a Harris.

# Furia del magnate por el voto de la cantante: "¡Odio a Taylor Swift!"

Lo subió a su red social. Es porque la megaestrella llamó a votar a la vice demócrata Kamala Harris.

NUEVA YORK. EFE, APY AFP

Después de que la megaestrella de la música pop díjera el último martes que va a votar por la demócrata Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales, el candidato republicano Donald Trump mostró su furia en su red Truth Social y afirmó este domingo con todas las letras: "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!"

Con su directa expresión con mayúsculas y exclamaciones, Trump se desahogó a través de su red social Truth Social contra la multipremiada artista, la más escuchada en los últimos años a nivel internacional en plataformas como Spotify. El posteo de Trump ocurrió horas antes de que el FBI arrestara a un individuo que merodeaba una cancha de golf con el aparente deseo de asesinar al magnate republicano en una cam-

paña en extremo polarizada.

El martes, poco después de que concluyera el debate que enfrentó a los dos principales candidatos a la presidencia, Swift subió a su sitio en Instagram una extensa publicación en la que contaba a sus 283 millones de seguidores que en los comicios del 5 de noviembre votará por Harris.

Swift posó con una foto de su gato Benjamin y firmó su publicación
como "señora soltera con gatos",
una referencia al compañero de
fórmula de Trump, el senador J.D.
Vance, quien criticó a Harris y a las
mujeres sin hijos llamándolas de
ese modo. Un día después, 337.826
personas habian visitado el enlace
de www.vote.org que Swift adjuntó
en la publicación, según dijo un
portavoz de la Administración de
Servicios del Gobierno de EEE.UU.
al medio Hollywood Reporter. Sobre la medianoche, esa cifra había
crecido a casi dos millones.

En una entrevista realizada el

miércoles pasado en Fox News, Trump describió a Swift como una "persona muy liberal" y dijo que "probablemente pagará un precio por ello en el mercado" con su decisión de votar a Harris.

Trump no fue el único en mostrar su desagrado con la elección politica de la cantante. También el multimillonario Elon Musk, que se ha declarado un admirador de Trump, posteó en X. "Bien, Taylor... tú ganas... te daré un hijo y cuidaré a tusgatos con mi vida", escribió.

La cantante se mostró entusiasta por la elección de Harris como candidato a vice de Tim Walz, y alabó al gobernador de Minnesota por "defender durante décadas los derechos LCTBQ", la fertilización in vitro y el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. "Votaré por Kamala Harris porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda", escribió la cantante en su sitio de las redes. ■

clarin#ramiro correla martins@g

30 El Mundo CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Un misil de los hutíes cayó en Israel y activó las alarmas

El aeropuerto Ben Gurion fue cerrado. No hubo víctimas, pero el hecho abre la puerta a una escalada militar. Netanyahu amenazó con una réplica.

JERUSALEN Y TEL AVIV. AP, EFE Y AFP

En otro episodio que abre la puerta a una escalada militar en Oriente Medio, un misil lanzado por los rebeldes huties respaldados por la riene la vermen cayó en el centro de Israel ayer por la mañana tras haber penetrado por primera las defensas antiaéreas, lo que disparó las alarmas y forzó al cierre temporario del aeropuerto internacional Ben Gurion. El hecho es un nuevo efecto de la guerra iniciada hace casi un año en Gaza al que Israel aseguró que respondería.

De inmediato, no hubo reportes de bajas o daños graves, pero medios israelies emitieron imágenes de gente corriendo a los refugios en la estación aérea, la más importante de Israel. La autoridad de laeropuerto dijo que se habían reanudado las operaciones con normalidad poco después. Los medios difundieron imágenes de un incendio en una zona rural del centro de Israel y mostraron lo que parecía un fragmento de interceptor que cayó en una escalera mecánica en una estación de tren en la localidad central de Modiin.

Por lo que se sabe, se trata de un misil que logro penetrar las defensas, que siempre los había podido destruir cuando sobrevolaban el Mar Rojo desde su punto de origen en Yemen, asiento de los hutíes. El premier israelí, Benjamin Netanyahu, anticipó que habrá una réplica militar en declaraciones en una reunión del gabinete tras el

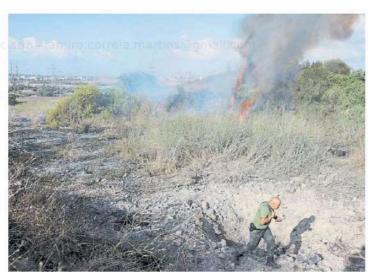

Restos. Una imagen de la zona donde cayó el misil lanzado por la milicia proiraní hutí desde Yemen. REUTERS

ataque. "Los hutíes deberían saber ya que nos cobramos un alto precio por cualquier intento de lastimarnos", afirmó. "Cualquiera que necesite un recordatorio está invitado a visitar el puerto de Hodeida". Aludió así a otros bombardeos en castigo a anteriores ataques de los hutíes contra barcos comerciales en el Mar Roio.

Ayer, los huties reivindicaron el

lanzamiento de un nuevo "misil balístico hipersónico" que, según el grupo, alcanzó con éxito un objetivo militar en las cercanías de Tel Aviv. Pero ese anuncio no pudo ser verificado.

Las operadoras internacionales han cancelado los vuelos con origen y destino en Israel en varias ocasiones desde el inicio de la guerra, lo que aumenta el coste económico para el país de este nuevo ataque de la milicia que golpea por Irán en varias zonas de Oriente Medio, en especial en su combate a la dinastía real de Arabia Saudita. Los rebeldes hutíes en Yemen

Los rebeldes hutíes en Yemen han lanzado varias veces drones y misiles hacia Israel desde que comenzó la guerra en Gaza, pero casi todos han sido interceptados.

En julio, un dron de fabricación

iraní lanzado por los huties golpeó Tel Aviv, donde mató a una persona e hirió a 10. Israel respondió con una ronda de ataques aéreos contra zonas bajo control rebelde en Yemen, como la ciudad portuaria de Hodeida, un bastión hutí.

El general de brigada Yahya Saree, vocero militar de los rebeldes, dijo que habían disparado un misil balístico contra un "objetivo militar" en Jaffa, que forma parte de Tel Aviv. Hashim Sharaf al-Din, portavoz del gobierno gestionado por los hutíes en el sur de Yemen, dijo que los yemeníes celebrarían el cumpleaños del profeta islámico Mahoma mientras "los israelies estarán en refugios". Otro hutí de alto rango, Hezam al-Asad publicó un mensaje burlón en hebreo en la red social X.

Los huties también han atacado de forma reiterada el tráfico mercante en el Mar Rojo, algo que los rebeldes describen como un bloqueo a Israel en apoyo de los palestinos. La mayoría de los barcos atacados no tienen relación con Israel.

La guerra en Gaza ha tenido efectos en toda la región y en cada contraataque se teme que la violencia se expanda a todo Oriente Medio. Irán y grupos armados aliados han atacado a objetivos israelíes y estadounidenses, y recibido ataques de represalia de Israel y sus aliados.

El conflicto con la banda terro-

### Los pasajeros del Ben Gurion debieron correr a los refugios.

rista palestina apoyada por los iraníes se inició el 7 de octubre cuando el grupo mató a 1200 israelíes en el sur del país, en su mayoría civiles, y secuestró a otras 250.

De este total, poco más de 90 siguen cautivos en la Franja. La réplica israelí fue demoledora y arroja hasta ahora más de 40.000 palestinos muertos y su enclave reducido a escombros.

## Tres rehenes podrían haber muerto en un ataque en Gaza

JERUSALEN, EFE Y AFP

El Ejército israelí confirmó este domingo "con alta probabilidad" que tres rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados de un túnel en el norte de Gaza en diciembre, murieron en un ataque aéreo israelí perpetrado en noviembre contra el lugar donde estaban secuestrados por el grupo terrorista Hamas.

Esas son las conclusiones anunciadas ayer domingo por las autoridades militares a los familiares del sargento Ron Sherman y del cabo Nik Beizer, ambos de 19 años, y a Elia Toledano, de 28; los tres presuntamente muertos en Gaza después de que Israel atacase el complejo de túneles en el que estaban secuestrados en Yabalia a fin de liquidar a un comandante de la banda islamista.

La conclusión de su muerte "se basa en el lugar del hallazgo de los cuerpos en relación con el impacto del ataque, la realización del ataque, hallazgos de inteligencia, los resultados de los informes patológicos así como la determinación del Instituto de Medicina Legal", detalla un comunicado castrense.

### Según el ejército, murieron durante un bombardeo israelí.

"La investigación muestra que los tres secuestrados fueron retenidos en el complejo de túneles desde el que operaba (el comandante de Hamas Ahmed) Ghandour. En el momento del ataque, no teniamos información sobre la presencia de secuestrados", explical texto.

Sus muertes se suman a las de

otros tres cautivos muertos "por error" por las tropas israelies a mediados de diciembre en Shujaiya, a las afueras de Ciudad de Gaza, a pesar de que no llevaban camisetas y portaban una bandera blanca, re-

veló entonces un portavoz militar. Hace dos días, en un viaje de medios internacionales que viajaban en una misión del Ejército israelí a Rafah, en sur de Gaza, en el que estuvo presente EFE, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, aseguró que las tropas están examinando con el "máximo cuidado" el entramado de túneles hallado en esa zona a fin de no cometer errores pasados.

Fue en Rafah, en un túnel sin salida en el barrio de Tal al Sultan, donde Israel halló el pasado 1 de septiembre los cuerpos de otros seis rehenes que, según el examen forense, fueron "ejecutados" a quemarropa por Hamas apenas 24 horas antes de que los encontrasen por azar las tropas israelíes. El brazo armado de Hamas confirmó un día después que, tras la operación israelí de rescate en junio en la que lograron sacar de la Franja con vida a cuatro cautivos, los encargados de custodiar a los rehenes habian "recibido nuevas instrucciones" sobre qué hacer en caso de que se a proximen las tropas.

También el domingo, un oficial de la Patrulla Fronteriza israeli fue apuñalado en Jerusalén, cerca de la Puerta de Damasco y el atacamte fue muerto a tiros cuando trató de escapar, dijo la policia. El oficial de la Patrulla Fronteriza no fue herido de gravedad y fue evacuado para ser tratado. La policia acordonó la zona e inició una pesquisa.

# España replica al chavismo y rechaza haber intentado "desestabilizar" al régimen

Caracas acusó a Madrid tras un múltiple arresto que incluyó a dos ciudadanos españoles el último sábado.

MADRID. AFP, EFEY AP

España rechazó ayer las acusaciones de Venezuela de fomentar un plan para "desestabilizar" el gobierno de Caracas, después de que tres estadounidenses, dos españoles y un checo fueran detenidos en el país latinoamericano por vinculaciones a un supuesto complot contra el presidente Nicolás Maduro.

"España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela", dijo a la agencia de noticias AFP una fuente del Ministerio español de Relaciones Exteriores. El gobierno "ha constatado" que los dos detenidos españoles "no forman parte" de la agencia de

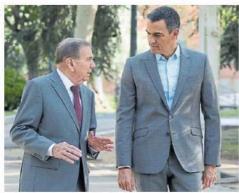

La Moncloa. El presidente Sánchez dialoga con González Urrutia. AFI

espionaje española CNI "ni de ningún otro organismo estatal", indicó la fuente. "España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela", añadió.

la situación en Venezuela", añadió. Venezuela anunció el sábado la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo por estar relacionados con un supuesto complot para atacar al presidente Nicolás Maduro y "desestabilizar" el país. Los arrestos se producen en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y los gobiernos de Estados Unidos y España por las controvertidas elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado reelecto entre múltiples denuncias de fraude.

El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, dijo que los extranjeros arrestados están involucrados en planes "terroristas" que incluían atentar contra la vida de Maduro y desestabilizar el país. No aportó ninguna evidencia de la acusación. Cabello identificó a los detenidos como Wilbert Josep Castañeda, "militar activo" de Estados Unidos y "jefe" del plan, y otros dos estadounidenses, así como los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, y un checo.

El ministro vinculó los supuestos planes para "atacar" Venezuela a los centros de inteligencia de España, de Estados Unidos, y a la lider opositora María Corina Machado y otros dirigentes. Los dos españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, en el sur, y "son parte de un contingente de mercenarios del gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacaral país", dijo Cabello, otra vez sin aportar pruebas. También acusó al gobierno de Estados Unidos de estar vinculado a la operación, unas afirmaciones que Washington negó tajantemente.

"Cualquier afirmación sobre la participación de EE.UU. en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa", dijo un portavoz del Departamento de Estado.

tavoz del Departamento de Estado. Los dos españoles estaban de vacaciones en Venezuela, aseguró el padre de Martínez Adasme al diario El Mundo. "Mi hijo no trabaja para el CNI, claro que no", afirmó.

La tensión entre Madrid y Caracas aumentó después de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegara hace una semana a España para pedir asilo tras un mes en la clandestinidad en su país, donde es solicitado por la justicia. En respuesta, Venezuela llamó a consultas a su embajadora en Madrid y citó al embajador español en Caracas para protestar por los cuestionamientos a la reelección de Maduro. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió esta semana en La Moncloa con González Urrutia. El



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |

0





BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 28/05/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, DEMERICIOS VÁLIDOS PRESENTIANDO ALGUNAS DE LAS TAMBETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE (DENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES PARBAL LA SUSCRIPCIÓN, DE REPECIOS Y DOCUMENTO. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES PARBAL LA SUSCRIPCIÓN, DE INCENTA Y CONDICIONES. LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW 365.CON ARREGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810-333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

32 El Mundo CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Evo vuelve a paralizar Bolivia en reclamo de su reelección

Sus partidarios llamaron a un bloqueo de caminos en torno a La Paz. Es hoy y la medida continúa mañana. Es por su pelea con el presidente Luis Arce.

LA PAZ, FEE Y AP

El expresidente de Bolivia (2006-2019) y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó ayer la realización de nuevas marchas y bloqueos de caminos en torno a La Paz desde hoy lunes en reclamo de su reelección, que está vetada por la legislación boliviana.

Hoy habrá un bloqueo de caminos en La Paz previsto por los indígenas aimaras "ponchos rojos", quienes exigen el adelantamiento de las elecciones y la renuncia del presidente Luis Arce y del vice David Choquehuanca al considerarlos responsables de la "división" de las organizaciones sociales.

El martes, habrá otra marcha con bloqueo de caminos para aislar a La Paz para exigir el reconocimiento del congreso partidario que en 2023 lo reeligió presidente del MAS, además de candidato único para los comicios de 2025. La candidatura de Morales también ha sido motivo de polémica interna en el oficialismo, pues desde el gobierno se ha insistido en que el expresidente ya no se puede volver a postular, mientras que sus sectores afines defienden que si puede.

En su programa dominical en la emisora Kawsachun Coca, Mora-



Tensión. El ex presidente Morales intenta, otra vez, levantar a los bolivianos para que lo reelijan, AR

### Morales tiene vedada su reelección por la ley boliviana.

les señaló que la movilización "va a ser una de las marchas más importantes" del último tiempo con el fin de "recuperar la revolución democrática cultural".

El ex gobernante lamentó que no haya existido hasta ahora una convocatoria del Ejecutivo del presidente Luis Arce para atender las demandas de ese sector del oficialismo, por lo que "ahora se ratifica la marcha con más fuerza".

La movilización exige la validación del congreso partidario que se realizó en octubre de 2023, en la población de Lauca N en el Trópico de Cochabamba, principal bastión político de Morales. Además es una protesta contra la falta de dólares y el desabastecimiento de combustibles. La facción de Morales convocó a un congreso del MAS el pasado 3 de septiembre en Villa Tunari, pero que pasó a ser un ampliado nacional ante la negativa del organismo Electoral de supervisar el encuentro debido a que no se cumplió uno de los requisitos de convocatoria.

En esa cita, además de decidirse la movilización para el martes, se dispuso la expulsión de Arce y de Choquehuanca del MAS y se ratificó la candidatura presidencial de Morales y la declaratoria de "emergencia" ante la posibilidad de que se inhabilite su postulación.

se inhabilite su postulación.

Ante esto, el gobierno señaló que las protestas previstas para la semana que se inicia buscan la defensa de la candidatura presidencial de Morales y el acortamiento del mandato de Arce.

Asimismo, señaló que existe una acción popular que "inhibe" a Morales de realizar movilizaciones que afecten los derechos de los ciudadanos y que también obliga al Gobierno a garantizar el libre tránsito. Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021, y el año pasado sus diferencias se profundizaron por un congreso nacional del partido en el que, en ausencia del presidente y de sus sectores leales, Evo Morales fue ratificado como líder del MAS y elegido "candidato único" para las elecciones presidenciales de 2025.

Arcey David Choquehuanca no estuvieron en es encuentro en la localidad de Lauca Ñ, al considerar que las organizaciones sociales, base del partido, no estaban representadas como se debia. Los sectores sociales que respaldan a ambos líderes llamaron en varias ocasiones a congresos del MAS, pero la autoridad electoral no reconoció esas reuniones hasta que ambas facciones oficialistas organicen un encuentro único en consenso, un requisito legal para la participación del MAS en los comicios. ■

# La banda del Tren de Aragua ahora golpea en EE.UU.

WASHINGTON, AFP, ANSA, APY CLARIN

Las autoridades policiales y judiciales estadounidenses habían observado con alarma la expansión de una banda criminal venezolana conocida por desmembrar a sus rivales desde Chile hasta Colombia. Pero el grupo, conocido como el Tren de Aragua, parecía estar limitado en América Latina. Pero últimamente, decenas de causas judiciales han sido abiertas en Texas, Nueva York y en Florida, donde tiene su base.

En total, ahora hay más de 100 investigaciones en los Estados Unidos que involucran a presuntos membros del Tren de Aragua, dijo un funcionario de alto rango del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas al diario The Wall Street Journal. El Departamento del Tesoro impuso sanciones al grupo en julio y el Departamento de Estado ha ofrecido hasta 12 millones de dólares como recompensa por información que conduzca al arresto de tres de los líderes del grupo.

Fundado en una prisión venezolana donde operaba un zoológico, una piscina, una discoteca, un restaurante y un bar, el Tren de Aragua se ha convertido en una temible fuerza criminal transnacional en menos de una década: "MS-13 con esteroides", como lo expresó un funcionario federal, refriéndose a la pandilla centroamericana que está arraigada en muchas comunidades de Estados Unidos. El Tren de Aragua, por el estado venezolano en el centro del país, primero se trasladó a la vecina Colombia antes de echar raíces en Perú, Chile, Ecuador y otros países, dicen las autoridades policiales y los investigadores del delito. La pandilla está buscando mejores oportunidades que las que tiene en Venezuela, donde la economía se ha hundido bajo el gobierno de Maduro, lo que ha llevado a la hiperinflación y la pobreza empeorada por las sanciones estadounidenses.

En todos los lugares donde se ha establecido el Tren de Aragua, dijeron los investigadores al **Journal**, ha establecido redes de distribución de drogas, redes de extorsión y redes de prostitución, aprovechándose de los venezolanos que se escapes.

tablecen en otros lugares de América Latina. Las autoridades estadounidenses temen que el mismo patrón surja en los Estados Unidos, donde más de 700.000 venezolanos se han establecido en los últimos cuatro años. Los miembros del Tren de Aragua son sospechosos del tiroteo de dos agentes de policía de Nueva York, el asesinato de un ex agente de policía venezolano en el sur de Florida y crímenes desde Chicago hasta Texas, dijeron las autoridades policiales.

Los miembros del Tren de Aragua han encontrado un territorio particularmente lucrativo en la ciudad de Nueva York, dijeron las autoridades. Se les acusa de robos en Macy's, Sunglass Hut y tiendas de lujo, y los pandilleros que conducen ciclomotores también han sido culpados de arrebatar teléfonos a peatones desprevenidos, dijo Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.

"Fue como una ola de delincuencia como nunca habíamos visto antes", dijo Kenny. "Pueden venir aquí v ganar dinero muy rápido".

Las autoridades chilenas atribuyen un aumento del 31% en los homicidios desde 2019 a una mayor actividad de las pandillas. Los secuestros se han más que duplicado en la última década.

Chile no tenía poderosas bandas de narcotraficantes, lo que dejaba el campo abierto para el Tren de Aragua. Los métodos de la banda han sorprendido a los funcionarios chilenos.

Carolina Tohá, ministra del Interior de Chile, describió cómo la banda porta armamento pesado, muestra una crueldad especial al ajustar cuentas y comete crímenes que las autoridades no habían visto en el pasado. En febrero, el Tren de Aragua secuestró a un disidente venezolano de su apartamento y lo mató. Su cuerpo fue encontrado en una maleta enterrada bajo más de un metro de cemento en un barrio pobre cercano. "Ha sido una experiencia muy impactante para la sociedad chilena", dijo Tohá.

Un tercio de la población (30,6%) ha renunciado a tener descendencia, según cifras oficiales. Es por la inestabilidad económica y política en el país.

# La guerra contra Kiev quita a los rusos las ganas de tener hijos

MOSCU, AGENCIA EFE

Un tercio de los rusos no quiere tener hijos debido a la inestabilidad política y económica creada por la guerra en Ucrania, lo que ha provocado una crisis demográfica que no se recordaba desde 1999, cuando el presidente Vladímir Putin aún no había llegado al Kremlin.

"Debemos organizar y efectuar otra operación especial. Como la operación militar especial, una operación demográfica especial," dijo Nina Ostanina, jefe del comité de Defensa de la Familia de la Duma o cámara de diputados, a la agencia RIA Nóvosti.

Rusia había logrado revertir durante varios años el envejecimiento y, por consiguiente, el descenso de su población que siguió a la caída de la Unión Soviética, pero el coronavirus primero y ahora la campaña militar en Ucrania han agudizado el problema de la caída de la natalidad.

Putin, que ha acusado a los países occidentales de fomentar la infertilidad al promover comportamientos morales no tradicionales, se ha encontrado con la horma de su zapato justo después de declarar 2024 el Año de la Familia.

Según datos de la agencia nacional de estadísticas, Rosstat, en los primeros seis meses de este año nacieron 599.600 niños, 16.500 menos que en el mismo período de 2023, el indicador más bajo desde 1999, es decir, después de la suspensión de pagos.



Homenaje, "El Donestk está con ustedes", dice el grafiti en tributo a Kurks, atacada por Ucrania, REUTERS

Los nacimientos cayeron por primera vez en la historia por debajo de los 100.000 en junio (96.600 frente a los 104.400 de junio del pasado año). Además, el indice de natalidad en el primer semestre del año fue de 8,3 por cada 1.000 personas, cuando no bajaba del 10 % des-

Rusia, el país más grande del mundo, tiene 146 millones de habitantes, en gran medida, porque concedió la ciudadanía a los residentes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú en septiembre de 2022. Aún así, a día de hoy hay 296.600 menos rusos que el año anterior.

Según los resultados de una in-

Según los resultados de una investigación de la Escuela Superior de Economía, un 30,6 % de los rusos no quiere tener hijos en estos momentos. El motivo es el descontento con la situación politica; los problemas económicos -se han disparado los precios y los alquileresy la tensión emocional, ésta última vinculada directamente con la incertidumbre sobre el futuro del pafis. Precisamente, uno de los más bajos índices de natalidad de tod a Rusía se registra en el puerto crimeo de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro y objeto de constantes ataques con drones ucranianos. Desde que comenzó la guerra la natalidad no ha dejado de caer. En 2022 nacieron 1,3 millones de niños; en 2023, 1,26 millones; y este año podría no llegarse al millón de nacimientos. Mientras, según estadísticas oficiales, la mortalidad aumentó un 4%, de 888.7000 a 921.100 entre enero y iunio.

921.100 entre enero y junio. Según cifras independientes, el Ejército ruso ha sufrido más de 300.000 bajas durante la campaña militar en Ucrania, a lo que hay que sumar los cientos de miles de hombres en edad militar y en edad reproductiva que abandonaron el pais para huir de la guerra.

Con vistas a sus próximos seis años de mandato, el presidente Putin, anunció en mayo varios programas sociales para reducir los niveles de pobreza, lo que afecta a un tercio de las familias numerosas; garantizar un mínimo de 33 metros cuadrados de vivienda por persona; y duplicar el salario mínimo hasta los 35.000 rublos (unos 350 euros).

Con todo, según informó en agosto el diario Védomosti, el consumo de anticonceptivos se disparó en los primeros seis meses de este año hasta los 19.300 millones de rublos (más de 210 millones de dólares), el máximo en el último lustro. Sólo en Wildberries', uno de

### La caída es la mayor crisis demográfica en Rusia desde 1999.

los principales mercados electrónicos, las ventas crecieron 25 %.

Tampoco contribuye a la natalidad el permanente reclutamiento ante la acuciante escasez de hombres para la guerra. En las últimas semanas, en los vestíbulos de las estaciones de metro de Moscú han aparecido puestos de alistamiento para animar a los rusos a firmar contratos profesionales.

# "Al final del conflicto, Ucrania va a ser un país de veteranos"

KIEV, ENVIADA ESPECIAL

Natasha Niebieskikwiat

Ucrania es un país muy distinto a aquel que fue antes de que las tropas de Vladimir Putin lo invadieran, en febrero de 2022. Si de soportar la destrucción y los muertos del inicio pasó a ser rearmada por la Alianza Atlántica del Norte, que lidera EE.UU., y así desafiar al enemigo, los ucranianos son socialmente también otros: Rusia, su invasor, es una obsesión y debieron aceptar que se les detuvo la vida y debieron reevaluar el futuro que debieron reevaluar el futuro que

tenían a corto y largo plazo.

Hoy, con un este del territorio plenamente ensangrentado porque la guerra se concentra alli y con un oeste que relativamente vive en calma porque de tanto en tanto reciben un misil, hay aspectos no vi-

sibles de esta guerra.
"Cuando se termine la guerra en Ucrania vamos a ser un país de veteranos y nos estamos preparando para ello", dijo a Clarin en Kiev, Yulia Kirillova, la jefa de la Federación de Veteranos de Guerra de Ucrania.

Kirillova conversó con un grupo de prensa especializada en relaciones exteriores, entre ellos, Clarín, invitados por la Cancillería de este país para ver de cerca este nuevo periodo de la guerra. Excombatiente voluntaria ella misma, Kirillova contó un dato poco conocido en países que sufrieron otras guerras como la misma Argentina: en 2021, cuando intentaban hacer una gran reestructuración en la Federación tenían 400.000 veteranos que atender. En dos años y medio de guerra, la Federación debe atender ya 1.200.000 veteranos con toda su problemática: los que están en pie y no fueron heridos o quedaron

discapacitados y vuelven a movilizarse a la guerra y entraron a la Federación. Y estima que en poco tiempo, aunque no se sabe cuándo terminará esta nueva guerra, pasarán a 5 millones los veteranos con sus familias.

Tal como contaron también, Bohdan Okhrimenko y su Petro Yatsenko, al frente de la Oficina para el Trato de Prisioneros de Guerra, Rusia y Ucrania intercambiaron hasta fines de agosto sólo 7.000 prisioneros de guerra. Más de la mitad de ellos fueron entregados por el gobierno de Volodimir Zelenski.

En la entrevista que mantuvimos con estos hombres visiblemente sensibles a su actualidad, contaron primero que el acuerdo que están llevando a cabo con Moscú es atípico dentro de la misma Convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra puesto que se está haciendo mientras se está desarrollando el conflicto y no sobre el final del mismo. Por otro lado aseguran que mientras ellos "devuelven (a Rusia) sus presos en buenas y dignas condiciones" físicas, los rusos devuelven a los ucranianos demacrados y torturados.

Algunos pocos, de la guerra de

Algunos pocos, de la guerra de Afganistán cuando Ucrania todavía formaba parte de la ahora desaparecida Unión Soviética; y los más, de la primera guerra en el Donbas, que tuvo lugar luego de que este país recuperaba territorios en el este que estaban en manos de las minorías prorusas y separatistas. Entonces las tropas de Moscú enviaron sus tanques de manera encubierta y tomaron buena parte del territorio que pertenecen a los ucranianos. ■

clarin#ramiro comela n

### Consumo y dólar



Desde este mes el paso internacional en Mendoza está abierto 24 horas. Con el dólar planchado, la ventaja cambiaria es la mejor en meses. Cuánto cuesta llegar y cuáles son las diferencias.

### MENDOZA, CORRESPONSAI Roxana Badaloni mendoza@clarin.com

El "che" se escucha en los shoppings del otro lado de la cordillera. Desde el l'de septiembre y por todo el verano, el cruce internacional Cristo Redentor Los Libertadores, que une a Mendoza con Santiago de Chile, quedó habilitado 24 horas. Y, con el dólar blue y los dólares financieros planchados, volvió el furor de los tours de compras.

La Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor informó que desde la apertura cruzan entre 30 y 40 colectivos diarios con pasajeros que van y vuelven a Chile en 24 horas.

Los precios allá siguen siendo muy convenientes. La capital, Santiago, no solo es elegida por quienes viven cerca de la frontera sino que es el destino que le está ganando a Miami en las búsquedas de viajes de compras y escapadas de fin de semana desde Buenos Aires.

La ropa urbana, las zapatillas, los celulares, computadoras y artículos del hogar cuestan en promedio un 50% menos que en Argentina. Lo más atractivo es viajar en tiempo de fin de temporada por las liquidaciones.

El epicentro de las compras son las comunas de Las Condes, donde está el mall Parque Arauco, y Providencia, con Costanera Center. Estas zonas son, además, las más seguras en una ciudad que tiene graves problemas de delincuencia.

El viaje de compras en el país vecino es una invitación a conocer productos de todo el mundo, porque Chile posee la red de tratados de libre comercio más poderosa del mundo.

El paro de Aerolíneas Argentinas no impidió que muchos argentinos llegaran igual a Santiago este fin de semana. Mariana, que viajó con su hija Delfina, de 13 años, y un grupo de mamis e hijas de una escuela de Tigre, pudieron adelantar al jueves el pasaje y se quedan de paseo de compras hasta el martes. La porteña Alejandra (50), su pa-

La portena Alejandra (30), su pareja y sus hijos, optaron por el viaje en camioneta. Salieron el viernes a la madrugada desde su departamento en Recoleta y pasaron la primera noche en Mendoza. Se levantaron a las 7 de la mañana, cruzaron la cordillera, una hora y media de Aduana, y a las 16 estaban comprando en el local de H&M del Open Kennedy, previo pasar por el

### Conviene tarjeta o cambiar dólares a pesos chilenos.

distrito de lujo del Parque Arauco, con marcas como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Carolina Herrera, Gucci y Michael Koors, entre otras.

La pregunta recurrente es **en qué** moneda conviene pagar. Hay pocas casas de cambio (los principales centros comerciales tienen al menos una) pero el peso argentino está por demás devaluado (por cada 1.000 argentinos dan 700 chilenos). Conviene llevar dólares y cambiarlos a pesos chilenos (por dólar, 930 chilenos).

Pero la opción más simple y conveniente es pagar con tarjeta de crédito en dólares. Y, para evitar el impuesto País, depositar en el banco los dólares físicos, entre el día del cierre y el vencimiento del resumen de la tarjeta.

Para moverse por Santiago, fundares de la del cierre y el vencimiento del resumen de la tarjeta.

cionan Cabify, Uber o taxis. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. Un viaje desde el aeropuerto de Pudahuel al Costanera Center cuesta unos 25 dólares.

El precio del dólar blue y los dólares financieros planchados y la suba del dólar oficial en Chile, otorgan un beneficio cambiario para los argentinos.

El dólar paralelo cerró en \$1.265 y los dólares financieros (MEP y CCL) en torno a \$1.240. En Chile, el dólar opera a \$ 940 para la venta y \$930 para la compra. Este el mejor momento en meses para las compras por la relación de ambas monedas. Por cada 1.000 pesos chilenos (USS 1,06), un argentino gastará 1.300 pesos argentinos. En agosto, se necesitaban 1.489 pesos argentinos para cubrir un billete de 1.000 pesos chilenos.

De junio a fines de agosto, cuando rige el horario de invierno, el cruce cordillerano solo está abierto de 8a 20 horas del lado chileno; y de 9 a 21 horas, del lado argentino. No dan las horas para ir y venir en el día porque al viaje (350 kilómetros en camino de montaña) hay que sumar las entre 2y 4 horas que puede demorar el trámite de Migraciones y Aduana en la frontera. Ahora, durante septiembre y hasta mayo, rige el horario de verano

Cada tanto, como ocurrió el pasado martes, el pronóstico de nevadas, lluvias y vientos fuertes en la cordillera obliga a la autoridades de ambos países a cerrar el paso por uno o varios días. Es importante consultar las redes oficiales del Pa-

clarin#ramiro.comeia.mamins@g



Cambio. La cotización del peso es muy mala, hay que llevar dólares.

### **OPCIONES DE MOVILIDAD**

### Cómo viajar por el día y cuánto cuestan los vuelos

Los micros salen desde zonas aledañas a la terminal de Mendoza a partir de las 19 o 20 horas, llegan a Santiago a las 9 de la mañana para hacer las compras durante el dia. La vuelta al país es entre las 21 horas y 22 horas para llegar al mediodía. La espera en la Aduana es de 4 horas promedio. El boleto del tour de compras

El boleto del tour de compras cuesta cerca de \$50.000, ida y vuelta. Incluye una comida y una colación en el desayuno.

En tanto, para viajar en avión, varias compañías realizan vuelos directos a Santiago de Chile, desde Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba: Aerolineas Argenti-

so Cristo Redentor (@PasoCRMza) y de Los Libertadores (@CFLosLibertadores) antes de viajar.

La ruta internacional de alta montaña es de un solo carril deida y otro de vuelta. Es lenta y tiene mucho tráfico, con un promedio de 1.100 camiones por día, más co-

lectivos y autos particulares. El viaje de 370 kilómetros entre Mendoza y Santiago de Chile puede llevar entre 6 y 10 horas promedio. Esto depende del tiempo de Aduana. De ida de Argentina a Chile, los trámites de Migraciones y Aduana se hacen del lado chileno, Los Libertadores, y es donde más espera hay (entre una hora y cuatro horas en baja temporada).

### Qué conviene comprar

Los argentinos son claramente identificados en los shoppings y outlets de Chile porque cargan bolsas de marcas que no se consiguen en nuestro país. Entre los locales más visitados están Falabella, Almacenes Paris, H&M, Decathlon, lkea, Casa Ideas y Ripley.

Ikea, Casa Ideas y Ripley. También son muy visitadas las tiendas oficiales de Adidas, Nike, Puma, Columbia, North Face, Under Armour, Gap, Zara, Calvin Klenas, Latam, Jetsmart, Sky y KLM. Cada vez hay precios más económicos por las low cost.

El tramo para octubre entre Ezeiza y Santiago parte de 160 dólares ida y vuelta. Desde el Aeroparque de Buenos Aires, se consigue desde 145 dólares los dos tramos. Entre Córdoba y la capital trasandina, arranca en 165 dólares ida y vuelta; y desde Mendoza, desde 78 dólares ida y vuelta.

A favor del viaje en avión es que el vuelo a Santiago de Chile dura entre 50 minutos y 2.30 horas, según la ciudad argentina de la que se parte. En contra, las tubulencias en el cruce de la cordillera.

in, Levi's, y Aldo, porque **la indumentaria y el calzado se consiguen a la mitad que en Argentina**. Un jean en H&M para mujer

Un jean en H&M para mujer cuesta 20 dólares, un par de zapatillas Nike, 38 dólares, y un buzo Gap, desde 25 dólares, por citar algunas referencias de precios.

Los electrodomésticos y artículos de hogar también son más baratos que en Argentina. Una pava eléctrica en Sodimac cuesta 12 dolares, un juego de 3 sartenes arranca en 10 dólares y un termo Stanley de 1.4 litros, desde 45 dólares.

Respecto a la **tecnología**, el iPhone 16, el último lanzamiento de Apple, cuesta 800 dólares. Y un Samsung S23,650 dólares. Una notebook HP con procesador i7 se consigue a partir de 700 dólares.

La franquicia de compras libre de impuesto para los argentinos que retornan desde el exterior es de 300 dólares por adulto, 150 dólares los menores de 18 años (se suma el grupo familiar) por via terres-tre. Para los que viajan en avión, la Aduana argentina otorga una franquicia de 500 dólares para los adultos y 250 dólares los menores. Superado ese monto, se debe pagar el impuesto aduanero. ■

# Las prepagas aplican hasta 4 subas distintas según donde viva el afiliado

Los ajustes de octubre pueden variar de acuerdo a cada provincia. A eso se suman otras diferencias por el plan.

Pablo Sigal

psigal@clarin.com

La desregulación del mercado de las prepagas está generando mes tras mes una **diversificación mayor** de precios. En las últimas horas, luego de conocerse el indice de inflación de agosto, del 4,2%, las empresas empezaron a enviar sus cartas de aviso a los afiliados con la **actualización de las cuotas** une deberán pagar en **cetubre**.

que deberán pagar en octubre.
Dicha diversificación se manifiesta de dos maneras: por un lado, con aumentos diferenciados según se trate de un plan con o sin copagos, algo que algunas empresas habían implementado ya antes de que el Gobierno formalizara esa posibilidad.

Pero la mayor novedad de los aumentos del mes próximo pasa por una nueva alternativa que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) habilitó y que tiene que ver con subas discriminadas por región del país. De sea manera, se da un escenario en el que la misma prepaga pueda tener -sumando la eventual variación de plan con copagos-hasta cuatro índices de actualización diferentes.

Clarin hizo un relevamiento de los aumentos que se aproximan y ya se encontró con esta modalidad. Fuentes de Medifé, una de las empresas lideres, decidió dividir los aumentos de la siguiente manera: para las provincias de la región Norte, el incremento será del 4,2 %; para las del Centro (incluido el AMBA), del 5,5%; y para las de la Patagonia, del 6,5%.

El criterio para fijar cada porcentaje, según pudo saber este medio, está vinculado al **costo médico** y el **ingreso de los hogares**. El promedio de las subas da en escaso el **5,5%**, es decir, 1,3 puntos por encima del IPC, aunque el ajuste intermensual del plan con copagos se ubica por debajo de la inflación, con el **4%**.

Otras prepagas que informaron sus incrementos fueron Swiss Medical, con un promedio del 4,1% de aumento, de manera que la suba de los planes con copagos será del 4% y sin copagos, del 42. Mientras que Galeno comunicó un 4,5% (en este caso es uniforme, sin diferencias por regiones o pla-



Items. Los copagos influyen en el costo final mensual. SHUTTERSTOCK

nes); otras dos fijaron valores más altos: el Hospital Italiano, **5,86%**; y Omint, **5,9%**.

"El sector de Salud continúa atravesando un contexto muy complejo, con atrasos en el precio de sus cuotas y el consecuente desfasaje en el ajuste de los valores", dice el texto de la carta enviada por una prepaga a sus afiliados. Los argumentos de las empresas para justificar las subas suelen ser similares en todos los casos.

Pero el incremento de octubre que más llamó la atención en el actual contexto fue la de Accord Salud, que comunicó a sus clientes un ajuste del 8,4%, es decir, el doble que el úttimo IPC informado por el Gobierno. "Esta modificación es necesaria para poder afrontar los costos de la infraestructura en salud que se han visto seriamente afectados por los aumentos en los precios de medicamentos, insumos y servicios médicos de nuestra red', explicaron.

No es la primera vez que Accord Salud informa un porcentaje de aumento **muy por encima** de la inflación. En junio, cuando las empresas comunicaban las subas que se liberaban en julio tras haber estado ceñidas desde abril a la inflación, la carta de esta prepaga comunicó entonces un aumento del 18,8% (la inflación de mayo había sido del 4,2%), cifra que una semana después - presuntamente tras la intervención de la SSS- fue corregida al 8,8%.

A partir de septiembre las prepagas debieron comunicar el futuro aumento una vez conocido el último dato del IPC del mes en curso. De esta manera, si bien dos precios abroa están liberados, el Gobierno busca mantener a raya.

La resolución 2155 de la SSS fijó una nueva serie de requisitos, que consisten en brindar a los clientes un detalle "desglosado y transparente" de los conceptos incluidos en las cuotas, según explicaron fuentes oficiales.

Ese detalle **debe incluir**. el costo del plan contratado; los costos adicionales por coberturas específicas; los ajustes por edad o factores de riesgo; los aportes, cotizaciones y/o cápitas recibidos; y los impuestos y/o tasas aplicables. Las fuentes agregaron que "cualquier incumplimiento será considerado una falta grave y podrá acarrear sanciones administrativas".

CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 36 Sociedad

# Susto en un hotel internacional de Retiro por fuga de gas tóxico

Fue en el Four Seasons. Evacuaron a 60 personas y 24 recibieron asistencia. La causa sería un error de una máguina que prepara un químico usado en el hotel.



Despliegue. Llegaron móviles del SAME y de empresas privadas. También colaboró Bomberos de la Ciudad

alarmas de un reconocido hotel en el barrio de Retiro. Por el siniestro más de una decena de ambulancias del SAME y de empresas privadas trabajaron en el lugar para asistir a 24 personas.

Fuentes oficiales confirmaron que en la mañana de ayer "se eva-cuó parte del Hotel Four Seasons en Retiro, producto de un gas tóxi-co que circuló por habitaciones y espacios comunes del lugar". El olor comenzó a sentirse en la

zona donde están ubicadas las pi-letas del hotel, cuya dirección es Posadas 1086 de CABA, Algunos de los bomberos debieron ser atendi

Según confirmó el Ministerio de Salud de Ciudad a Clarin, la evacuación ocurrió por las emanaciones del gas tóxico y se decidió de ma-nera preventiva sacar a la gente que estaba en el lobby y el entrepiso del hotel internacional.

En total, **fueron evacuadas unas 60 personas**. En el lugar se presentaron cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad junto a nueve ambulancias del SAME y otras cuatro de empresas de salud privada.

En un primer momento, fuentes policiales le confirmaron a este diario que 24 personas fueron atendidas en la unidad de oxigenación, entre los cuales había un bombero (el resto fueron descontaminados en piletas por el personal). No hubo derivados a centros asistenciales.

De acuerdo al reporte de Policía de la Ciudad, el incidente se originó en la sala donde funcionan má quinas con extractores de aire v contenedores de productos químicos que son mezclados en una de las piletas, concentrando cloro y ácido por partes separadas.

Un error de la máquina, según explicaron, produjo la mezcla de los dos productos que ocasionó una nube irritante.

El incidente se desencadenó a partir de la limpieza de la piscina, ya que **"se habrían excedido en la** proporción de ácido clorhídrico y

Desde Bomberos de la Ciudad informaron que realizaron las ins-pecciones correspondientes, desconectando y sellando los conte nedores, al tiempo que el SAME confirmó que asistió a 23 personas en total: 18 mujeres y cinco hom-

Hubo una filtración en la parte baja, como es seguridad del hotel

### Testigos dijeron que se empezó a sentir "olor a picante".

se decidió llamar a la ambulancia y bomberos", explicó Gabriel Oliveri, empleado de la empresa

Tanto Bomberos como el personal del SAME ya dieron el alta para habitar el lugar. Y se recorrió el hotel completo, de arriba abajo, que actualmente cuenta con más de

300 personas", explicó. Testigos de lo ocurrido dieron cuenta que en la zona de piletas se comenzó a sentir "un olor a pican-te muy profundo". Y eso derivó que las personas que estaban en el lobby y el entrepiso del hotel fueran separadas del lugar y atendi-

El edificio tiene 139 habitaciones v una mansión. Allí se hospedaron artistas como Michael Jackson, Madonna, Rolling Stones, Elton John y, mucho más recientemente Taylors Swift

## Tragedia de Blaquier: a seis meses, persisten las dudas

"Yo sé por qué murió mi marido: tratando de salvar a su hijo. Pero nadie me explica por qué murió mi hijo" dijo con la voz guebrada Mirna Dovigo, madre de Nicolás Sánchez v esposa de Juan Ramón Sánchez, una de las seis víctimas de la tragedia que sacudió a la comunidad de Florentino Ameghino hace

El 15 de marzo, el operario Ricar-do Bottega (60) bajó 12 metros para reparar un pozo de bombeo en Blaquier, partido de Florentino Ameghino, provincia de Buenos Aires. Pero lo que era una tarea de rutina terminó en desgracia: Bottega murió asfixiado, y otros cinco vecinos que intentaron rescatarlo sufrieron el mismo desenlace.

Hoy, Blaquier sigue con una profunda conmoción porque aún se conoce si fue un accidente o hubo negligencia por parte de la mu-nicipalidad. Para Mirna (52), son dos los culpables: el municipio y el iefe de Bomberos local

Bottega fue contratado por el municipio para trabaiar en la red cloacal, a 200 metros de la zona urbana. El hombre habría ingresado sin máscara de protección y falle-ció por inhalación de gas metano.

Tras un pedido de auxilio, se acercaron Carlos Ranger (39), Alejandro Centeno (36), Mateo Pellegrino (27), Juan Ramón Sánchez (50) y su hijo Nicolás Sánchez (29). Fuentes oficiales afirmaron que "a medida que descendían, sufrieron las mismas consecuencias por la

inhalación de gases concentrados". Juan Ramón Sánchez y Nicolás Sánchez trabajaban juntos en un taller mecánico. "Eran compañeros, yo me pregunto, ¿por qué a enas que había", aseguró Mirna.

El mayor de los Sánchez había sido jugador del Club Social y Deportivo Blaquier, el equipo local que compite en la Liga de Fútbol de General Villegas. Nicolás también formaba parte del equipo, mientras que Amílcar, otro de sus hijos, es arquero del club.

"Ese día, mi hijo mayor se sacó la ropa para meterse, Gracias a Dios y a la Virgen un chico lo frenó, porque si no se me hubiesen ido los tres", relató la mujer. Y narró cómo se enteró: "Llegó una camioneta abierta de los bomberos a la sala de primeros auxilios. Mi hijo medía 1,95 metros y calzaba 45. Cuando vi

los pies, supe que era él". Después, fue Amilcar quien le confirmó el fallecimiento de su esposo. En julio, Mirna y Juan habrían celebrado 30 años de casados. "Era el mejor compañero. Cuando me diagnosticaron cáncer en 2018 y tenía que levantarme a las seis de la mañana para ir a sacarme sangre, él jamás me dejó ir sola", recordó con tristeza.

Nicolás falleció cuando su hija Ana tenía apenas unos meses, Mateo Pellegrino, otra de las víctimas, era el padrino de la bebé.

La tragedia de Blaquier está rodeada de contradicciones. Una fue la falta de información que recibieron los familiares. Mirna no sabía de qué habían fallecido su esposo y su hijo, nadie le explicó. Cuando le enviaron los resultados de las autopsias, lo único que deseaba saber era si habían sufrido. Le dijeron que no. Fue un pequeño consuelo.

El intendente de Ameghino Nahuel Mittelbach dio otra explicación: "Yo asumí la responsabilidad de comunicarles a las familias lo sucedido a tres horas del hecho".

A seis meses persisten interrogantes. El fiscal de la causa, Martín Laius, reveló que la contratada para el trabajo fue la mujer del falle-

cido Ricardo Bottega. "Si él hubiera estado registrado como proveedor, hubiese fallecido igual, pero si nos cambia la zona donde tenía que ingresar, los cuidados que tenía que garantizar el municipio", explicó Laius. La falta de cuidado en las normas se conec ta con la muerte y será objeto de de-bate para el fiscal. Mittelbach explicó que Bottega no era empleado municipal, sino un proveedor.

El expediente está en investiga ción. Aún se esperan pericias complementarias.

Según el intendente, el municipio hizo lo posible para prevenir el desastre. "Había que garantizar la ventilación del lugar previo al ingreso. Nuestros empleados lo hacen desde siempre", afirmó.

Para Dovigo, no es suficiente: "Yo quiero que alguien se haga responsable. Nicolás, mi hijo, murió por una falla y hay dos culpables: el municipio y el jefe de bomberos".■ Manuela Gómez, María Florencia

Miozzo, Sofia Zappia, Carolina Gassmann, Lucia Mernies, de la Maestria Clarin / San Andrés

CLARIN - LINES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 37

# Clarín y un encuentro especial sobre la Inteligencia Artificial

Suscriptores del diario participaron de un adelanto de "Nosotros y la IA", una serie documental que se estrena hoy en Clarín.com. De qué se trata.

En la carrera acelerada que propone la Inteligencia Artificial, el potencial para nuevas aplicaciones parece infinito. Asi también aparecen interrogantes y cuestionamientos éticos cuando se trata de pensar un cambio tecnológico que promete redefinir todos los aspectos de la vida humana. ¿Puede la IA reemplazar nuestro trabajo? ¿Cómo sabremos que lo que estamos viendo o escuchando es real? ¿Podría gobernarnos una IA?

Suscriptores de Clarin compartieron sus preguntas y reflexiones sobre el tema durante el estreno de "Nosotros y la IA", la nueva serie original de Clarin. En el encuentro, los asistentes pudieron ver un adelanto del documental que se estrena hoy en Clarin.com. El evento fue, además, una opor-

El evento fue, además, una oportunidad para renovar el compromiso con los lectores, a partir de una iniciativa que busca acercar a los suscriptores a la redacción y generar espacios para enriquecer la mirada sobre los debates más relevantes del presente.

levantes del presente. El editor General de **Clarín**, Ricardo Kirschbaum, dedicó sus palabras de bienvenida a los presentes, destacando la importancia de mantener una comunicación constante con los suscriptores na ra conocer su valoración de los productos editoriales del medio: El entorno del periodismo cambia todos los días. El periodismo de Clarín está cambiando y hoy vamos a hablar sobre IA. El que no innova, en este mundo tan desa fiante, está destinado a la desaparición. Quiero agradecerles la fide lidad con Clarín v la voluntad de participación, que es lo que queremos fomentar, porque detrás de esta redacción hay gente que se

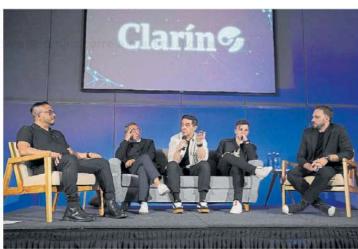

Presentación. Especialistas en tecnología e innovación participaron del estreno de "Nosotros y la IA". BONETTO

preocupa mucho por nuestra audiencia", señaló.

Por otra parte, Kirschbaum destacó la intención de mantener estos encuentros de intercambio que se iniciaron en 2020 con el ciclo de entrevistas Diálogos Clarín: "Hoy tenemos una comunidad de 721 mil suscriptores. Cada uno de los 721 mil es un mundo. Queremos sintonizar con sus gustos, sus necesidades y además su opinión crítica sobre el periodismo", señaló.

"Nosotros y la IA" fue presentado Fredi Vivas, especialista en Big Data e inteligencia artificial, y Augusto Salvatto, referente en el ecosistema de innovación y economía del conocimiento. Los presentadores, que contribuyeron como guionistas y host de la serie doccumental, contaron cómo fue el proceso de producción. "Fue un trabajo que llevó un año. Pensar algo que está en constante movimiento es dificil", expresó Fredi Vivas.

A lo largo de sus seis episodios, la serie aborda las principales aristas y debates presentes en la opinión pública acerca del impacto de la IA. Cuáles son las aplicaciones que se están implementando en las áreas de la salud, la educación y el trabajo. Cómo será la influencia de esta tecnología en la comunicación y los gobiernos. Cuál es el potencial de la inteligencia artificial genera-

tiva y sus riesgos. Para intentar dilucidar algunas respuestas sobre estos temas, "hablamos con muchos profesionales de distintas áreas que están representadas en el documental", señaló Vívas.

"Nosotros y la IA" cuenta con entrevistas exclusivas a científicos y emprendedores de Silicon Valley, y la participación de personalidades de renombre en la materia, tanto en Argentina como en el mundo. Entre ellos, Ezequiel Glinsky, CTO de Microsoft Latam; el emprendedor e influencer Mateo Salvatto; el doctor en Filosofía Tomás Balmaceda; Diego Pereyra, médico especialista en tecnología; Nicole Becker, de Jóvenes por el Clima y Rebecca Hwang, docente en Stanford University

Durante el encuentro con suscriptores en el auditorio de Clarin, algunos de los protagonistas de la serie participaron en un debate en vivo. Julián Gallo, especialista en comunicación digital y creador de UalterIA, Mateo Salvatto, inversor tecnológico e influencer, y Diego Pereyra, médico especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, contribuyeron con sus perspectivas sobre el impacto de la inteligencia artificial.

Gallo explicó que el objetivo detrás del desarrollo de Ualter1A, el nuevo asistente de lectura disponible en Clarín, es resolver el desacople que existe entre un gran volumen de producción de información y la capacidad de lectura de los usuarios. "El intento es crear atajos para tener una lectura mucho más veloz, de esa manera podemos contribuir para que las personas puedan leer más textos en menor cantidad de tiempo. El enfoque tenemos con Ualter es contribuir para tener más alternativas de lectura.", indicó.

Mateo Salvatto se refirió al enorme impacto de la IA a la hora de desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a la inclusión de personas con discapacidad: "Estamos en un momento espectacular en la historia de la humanidad, desde la óptica de la tecnologia asistiva para personas con discapacidad. La IA comienza a romper un factor: que la mayoría de esta tecnología es muy cara y, a su vez, se da el caso inverso, la tecnología asistiva barata suele ser muy básica. Hoy estamos rompiendo esa variable".

Diego Pereyra, médico y autor del libro "La salud del futuro", reseñô cuáles son las aplicaciones que se están pensando en el ámbito de la salud, el impacto de la IA en la medicina preventiva y en la salud mental. También se refirió a los desafíos bioéticos que se avecinan, y a la necesidad de que médicos y tecnólogos sean aliados, cuando se trata de crear nuevos desarrollos: "Necesitamos un equipo interdisciplinario entre pacientes, personal de salud y quiénes gestionan el sistema para crear una solución."

# clasificados.clarin.com

38 Sociedad CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Lorena Fernández es la primera mujer presidenta de la asociación de pizzeros, que cumple 85 años. Su historia, el presente y su objetivo.

# La dama de la pizza: siguió un legado, es pionera en un mundo de hombres y sueña con dejar marca

# Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

José Luis Fernández llegó a la Argentina desde España cuando tenía 15 años, convencido de guerer forjar su vida alrededor de su pasión: la gastronomía. Apenas instalado en el país, llegó a dormir en las pizzerías donde trabajaba como bachero. Sus ganas de crecer le abrieron camino en el negocio de las pizzas, tanto que al morir su pasión se extendió en la siguiente generación. En su hija, **Lorena Fer**nández, quien se convirtió en la primera presidente mujer en la his toria de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce).

Tuvieron que pasar 81 años para que una mujer llegara a la presidencia de Apyce. Con la designación de Lorena en 2020 pleno año de pandemia , todo cambió. Ahora atraviesa su segundo mandato, tras su reelección en agosto de 2023. Tras 85 años de la asociación, Lorena hace su análisis en una charla con Clarín en San Carlos, la pizzería que heredó de su papá y que tiene a cargo desde hace 15 años.

# Fernández hace 15 años que se hizo cargo de la pizzería.

"Es un rubro bastante varonil, no hay tantas mujeres en el oficio de maestra pizzera, creo que el tema viene por ahi. En los últimos años fue cambiando con la igualdad de género, muchas mujeres empezaron a incursionar en la gastronomia", introduce Lorena.

De profesión es contadora, aunque cuenta que nunca la ejerció porque se inclinó hacia el negocio familiar. Esa historia que inició José Luis y que siguió con la adquisición de 9 locales gastronómicos en el país. Uno de ellos es esta pizzería de Caballito fundada en 1968, que sigue repleta de clientes que vienen a probar las diferentes pizzas de la carta.

"La vida me llevó por este camino, mi papá se enfermó y tomé las riendas del local, obviamente conocía desde que nací. Un día vinieron a ofrecerme estar dentro de la



De local. Lorena Fernández en un hábitat que conoce de memoria: la pizzería. GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI

comisión directiva de Apyce, porque querían incorporar más mujeres. Veían cómo venfa manejando este local, que crecia. Arranqué como vocal, y después se dio la posibilidad de asumir la presidencia. Siempre fueron presidentes hombres y de golpe viene una mujer, pero hubo una aceptación buena; recuerda sobre su llegada a la aso-

Su primer año de gestión fue en pandemia. Eso, rememora, implicó una tarea bastante ardua, que

# NOCHE DE PIZZERÍA

Mañana se celebra La noche de la pizza y la empanada, organizada por Apyce. Hay más de 1.000 pizzerias inscriptas en todo el país. Habrá promociones del 50% en pizzas y de 3x2 en empanadas. parecía no tener fin: implicaba luchar contra los locales cerrados, los negocios fundidos, hablar con el Gobierno de la Ciudad, hacer reuniones por Zoom. Para ella fue un empujón que le dio la vida para decirle "salí a la cancha y empezá a ju-

gar".
"Ahora venimos muy golpeados, pero al menos tenemos trabajo, en ese momento estaba todo cerrado. Teníamos la ayuda del Estado para cubrir parte de los sueldos de los empleados", agrega.
Desde que preside la institución

Desde que preside la institución confiesa que ha tenido que **buscar el equilibrio** para poder conciliar todas sus pasiones en su día a día: la familia, los locales a su cargo y las diferentes gestiones de Apyce.

"Demanda mucho tiempo, la gastronomía **es muy sacrificada en cuanto horarios**. No hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay sábados y domingos. Entonces, tener una familia es dificil. Culturalmente estamos acostumbrados a que el hombre trabaje y la mujer se quede más en casa. Hoy eso mutó y la mujer puede asumir la tarea gastronómica", sostiene.

Su amor por el oficio se refleja en su generación anterior, pero también en la que le sigue. Su hijo de 23 años trabaja junto a los 60 empleados de la pizzería. Estudia gastronomía, y Lorena no puede dejar de admirarse de la fuerza que un oficio puede tener en una historia familiar

"Creo que uno va amando lo que va viendo de sus padres. Somos privilegiados los que amamos el trabajo. Mi hermana y un socio, que ese el hijo del socio de mi papá, trabajan conmigo en los locales. El maestro pizzero que tenemos es el hijo del maestro pizzero que

trabajó con mi papá. Este es un rubro en donde la mano de obra es intensiva. No hay máquinas, son personas. Cuando arranquéacá la gente que estaba trabajando me ayudaba un montón, porque conocían a mi papá, expresa.

El poder de la transmisión de generación en generación tiene una magia que busca resguardar en su negocio. Pero hace hincapié, al mismo tiempo, en la importancia de que este tipo de oficio se profesionalice.

"En la asociación tenemos una escuela de más de 17 años que es única en Latinoamérica, en donde se forma el oficio profesional del maestro pizzero. Está bueno conocerlo, que sepan que hay dos becas anuales, en donde los empleados pueden aprender el oficio. Es una oportunidad de crecimiento el estudio, para que aparte de la práctica se tenga la teoría", remarca.

Lorena deja un mensaje positivo en torno al rol que va ganando la mujer en estos espacios gastronómicos, aunque todavía sean minoría: "Cada vez hay más maestras pizzeras, en la asociación tenemos cada vez más mujeres que están haciendo la carrera. En los campeonatos, tanto en el exterior como en Argentina, vemos muchas mujeres que compiten. Están felices de que se pueda lograr eso".

Asegura que la pizza argentina a nivel mundial ya está instalada. Que en lugares como España ya hay muchas que hacen "pizza argentina".

"Como vimos que a nivel mundial se veían muchas pizzerías tanto en Nueva York, como en España, en México, en Chile, y muchos preguntan para hacer cursos online de pizza argentina en el mundo. Dijimos 'tenemos que empezar a darle impronta a la

# Heredó la pasión por la pizza de su padre y la transmitió a su hijo.

pizza argentina en el mundo",

En junio de este año hubo un campeonato mundial de pizza y empanada que organizó Apyce, en donde en estilos se añadieron los clásicos italianos, pero además se incorporó por primera vez el estilo argentino. Cuenta que en abril se realizará el campeonato de la pizza en Madrid y allí volverán a competir los pizzeros locales.

"Queremos que la gente que viene de afuera tenga esa experiencia:
de comer una carne argentina, pero también una pizza argentina
que es diferente al resto del mundo. Estamos trabajando en certificar pizzerías argentinas en el resto
del mundo. También en qué podemos hacer desde los convenios de
la parte pública y privada, como las
capacitaciones y asesoramientos
que ofrecemos", concluye. ■



CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 40 Sociedad

# Masacre de Ramallo: vuelven a investigar una de las muertes

A 25 años del tiroteo en el banco, la Justicia ordenó que la Federal revise la causa de Martín René Saldaña (23), quien apareció ahorcado en la comisaría.

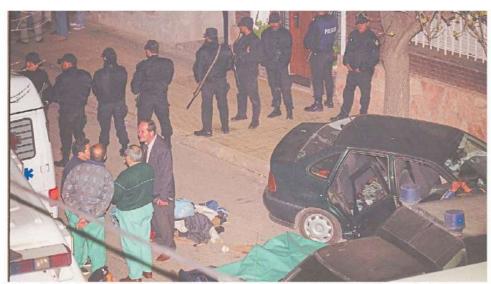

ones salieron en el auto con los rehenes como escudos humanos, pero la Policía disparó 107 veces contra el vehículo

# Virginia Messi

vmessi@clarin.com

¿Una muerte violenta puede inves tigarse con efectividad luego de 25 años de ocurrida? Cualquiera contestaría, "difícil". Sin embargo, ha habido casos exitosos. Y a eso es a lo que apunta la Justicia Federal de San Nicolás en el marco de un caso conmocionante: la Masacre de Ramallo, ocurrida la madrugada del 17 de septiembre de 1999. Tres ladrones que habían queri-

do robar un banco en esa ciudad y se atrincheraron con rehenes durante 20 horas- intentaron escapar en el auto del gerente, usando al propio gerente Carlos Chávez, a su esposa **Flora Lacave** y al contador Carlos Santillán, como escudos. Increiblemente, en plena noche

y ante todos los canales de televisión -que habían entrevistado a los ladrones durante todo el jueves 16la Policía abrió fuego. Él auto de Chávez terminó con 48 balazos: el contador, el gerente y uno de los ladrones murieron en el acto. Flora Lacave sobrevivió con heridas, al igual que uno de los asaltantes.

El único que salió del auto ileso fue Martín René Saldaña (23), pero no duraría mucho vivo. Lo llevaron a la comisaria 2da, de Ramallo, lo

metieron en un calabozo a las 12.50 y a las 14.30, lo encontraron muer to, colgando de la clarabova del techo de la celda

La muerte de Saldaña llevó el escandalo más allá de lo tolerable, incluso su cuerpo fue exhumado en octubre de 1999. Su madre, Erminia Gómez, que se convirtió en querellante en la causa, siempre sostuvo que lo mataron.

El final de Saldaña en medio de una comisaría abarrotada de policías se convirtió en uno de los pun-tos más oscuros de "La Masacre de Ramallo", sobre todo tras comprobarse complicidad policial.

La cuestión del robo frustrado y el tiroteo ya fue resuelta en dos juicios orales. Pero la muerte de Saldaña sobrevivió a un archivo y, por una decisión de la Cámara Federal de Rosario, aun hoy se están cumpliendo distintas medidas a pedido de la fiscalía federal de San Nicolás, a cargo de Matías De Lello, y de la Procuraduría de Violencia

Institucional (Procuvin). Desde el 30 de agosto pasado, la Unidad Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal empezó a concentrar el análisis de la prueba y las pericias reunidas hasta ahora

Hay muchos detalles no coincidentes entre los peritos de Gendarmería, la Asesoría Pericial de la Plata y los del Departamento Judicial de San Nicolas. Dos de ellos:

1-Aunque, según testigos, Saldaña no tenía golpes al entrar en la seccional, se determinó que había su frido un impacto fuerte en la cabeza una hora antes de su muerte. La discusión es si pudo haberse golpeado con las paredes en un movi-miento instintivo de supervivencia. En principio, las distancias no apoyarían esta hipótesis.

2)-Si bien el cordel del colchón que se usó como soga no ofrece dudas, los peritos no coinciden entre sí en aceptar que Saldaña apiló colchones para llegar a la claraboya

# La Masacre de Ramallo

La historia de "La Masacre de Ramallo" comenzó el jueves 16 de sep-tiembre de 1999. A las ocho de la mañana, Fernando Vilches, del clearing bancario de OCA, golpeó la puerta de la sucursal del Banco Nación en el centro de Villa Ramallo. Como era de esperar, le abrie-ron. Fue entonces cuando apareció la banda: Martín René Saldaña. Javier Hernández y Carlos Sebas tián Martinez bajaron de un Renault 19 blanco. Iban armados y de cían que tenían explosivos. Empujaron a Vilches y entraron con él.

Diego Serra, un empleado admi-



Clarin, Edición del 19/9/1999

nistrativo del Canal 4 de cable local que pasaba por la puerta mo-mento quedó en el medio y también terminó atrapado.

Dentro del banco estaban el ge rente, su esposa, el empleado Ri-cardo Pasquali y el contador de la sucursal. Todos protagonizarían una larga y tensa toma de rehenes cuando un vecino avisó a la Policía que algo extraño estaba pasando.

Más de 200 policías rodearon la sucursal, tanto bonaerenses como de la Policía Federal, ya que el carácter nacional del banco hizo que el caso quedara a cargo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo

A las 4 de la mañana del viernes 17 de septiembre, los ladrones de cidieron intentar escapar en el Volkswagen Polo propiedad del ge-rente del banco. Dentro del auto se ubicaron Santillán (contador), en el asiento trasero, entre los ladrones Saldaña y Hernández.

Al volante iba el gerente, que te nía **un pan de troty**l colgando del cuello. Martínez, el tercer ladrón, iba en el asiento del acompañante con Lacave, sentada en su falda.

Los rehenes fueron obligados a abrir las ventanas para que los policías pudieran verlos y no dispararan. Pero nada sirvió. **Cuando el** auto empezó a moverse, la Policía abrió fuego.

Las pericias balísticas demostraron que los policías dispararon 107 veces y que 48 plomos impactaron directamente en el Polo verde. Ni uno dio en las gomas.

En su demanda contra el Estado que ganaron en la Corte Suprema Justicia a principios de este 2024-, los abogados de la familia del gerente aseguraron que "Flora Lacave, en su desesperación, se inclinó de manera brusca sobre el pe cho de su esposo para evitar una tragedia mayor, ya que temía que algún provectil impactara contra el explosivo que los delincuentes le habían colocado en el cuello: a raíz de esa maniobra, sufrió la fractura de sus dos peronés".

Para Flora, la recuperación fisica fue lenta y la psicológica, casí insuperable. El perito psicólogo de terminó que presentaba una incapacidad psíquica del 85%. Al momento del robo, ella y su esposo (que tenía 54 años y era empleado del banco desde 1963) vivían en una casa lindera al banco. Llevaban 31 años de casados.

En septiembre del año 2002, el Tribunal en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario condenó a siete personas por el robo. A Carlos Martínez, único sobreviviente de los tres asal-tantes a 20 años de prisión. Murió en 2011, ya libre, en un accidente en moto. Aldo Cabral, del Comando de Patrullas, que les dio apoyo desde afuera, recibió 17 años.

En un segundo juicio que terminó con sentencia el 15 de diciembre de 2004 se analizó la conducta de los policías durante la balacera. Los jueces condenaron a siete de los ocho acusados. Al suboficial del Comando Radioeléctrico de San Nicolás Oscar Parodi le dieron 20 años por matar al gerente Chávez, y al sargento del GEO Zárate-Campa na Ramon Ignacio Leiva, 18 años por matar al contador Santillán.

La Masacre de Villa Ramallo fue sin dudas eso, una "masacre".

¿Pudo ser sólo torpeza? Esa pregunta lleva 25 años dando vueltas sin encontrar una única respuesta.

Ahora uno de los puntos más polémicos del caso comenzará a ser investigado de nuevo para tratar de responder si Martin Saldaña se colgó o lo colgaron.

CLARIN - LIANES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 41



Acusado, Nicolás Gabriel Soria se presentaba como "El Americano" en el caso Loan Danilo Peña.

# Caso Loan: detienen a 9 personas por interferir en la investigación

Habían llegado al expediente en nombre de la Fundación Dupuy. Lo ordenó la jueza federal de Goya.

Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Ernesto Azarkevich misiones@clarin.com Cuando el caso Loan parecía haber caído en el olvido, sin esperanzas ni pistas, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sorprendió ayer con medidas impactantes: detuvo a nueve personas que, en nombre de la "Fundación Lucio Dupuy", habrían interferido con la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña (5).

La lista de delitos que se les imputan impresiona: "atentado y resistencia a la autoridad", "falso testimonio agravado", "estafa calificada", "violación de medios de prueba", "violación de secreto profesional", "encubrimiento agravado" y "privación ilegítima de la libertad". Todos fueron apresados e incomunicados a la espera de su próxima declaración indagatoria.

declaración indagatoria.

La figura más visible de este grupo es Nicolás Gabriel Soria (42), quien se presentaba como "El Americano", y junto con los abogados Elizabet Noemí Cutaia (45) y Alan Juan José Cañete (32), también detenido ayer, rodearon y aislaron a los tres hijos de Laudelina Peñaprincipal acusada del caso Loan-y a Camila Núñez (tía de los chicos) y su hija menor de edad en un hotel no habilitado de 9 de Julio.

Soria se presentaba como integrante de la CIA, el órgano de inteligencia de Estados Unidos, y como miembro de Interpol. En diferentes oportunidades se lo vio ingresar sin contratiempos en la Fiscalía y el Juzgado Federal de Goya.

Los restantes son el policía de la Ciudad Leonardo Rubio, que estuvo en Corrientes dos semanas investigando el caso; Valeria López (psicóloga de la fundación), Verónica Machuca, Pablo Núñez, Pablo Noguera (pareja de Cutala) y Delfina Taborda (abogada de 22 años).

Los detenidos están imputados en un expediente paralelo al de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes.

Las actuaciones se iniciaron en un episodio en el cual Soria trató de impedir que personal de seguridad entrara al hotel donde se alojaban. La fuerza tenía la orden de trasladar a Macarena y Camila junto a los menores a sus domicilios.

El jueves, la jueza había detenido a Federico Rossi Colombo, supuesto psicólogo forense que habría acompañado a los ahora apresados. El hombre quedó imputado por falso testimonio.

Pozzer Penzo trabaja sobre la hipótesis del rol que cumplieron los sospechosos en el encubrimiento de lo ocurrido y trata de determinar el verdadero vinculo de los acusados con la Fundación Dupuy.

Las detenciones estuvieron a cargo de agentes de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policia Federal Argentina (PFA) en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en el interior bonaerense.

A los nueve detenidos se les secuestraron celulares y notebooks para peritar. La Justicia cree que alli pueden surgir datos para determinar el rol desempeñado desde su llegada a 9 de Julio, días después de la desaparición de Loan.

Esta no es la única causa vinculada al caso Loan que tramita el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán. También debe determinar el rol del abogado esquinense José Fernández Codazzi y el senador Diego Pellegrini, quienes a fines de junio trasladaron a Laudelina hasta una fiscalía de la Ciudad de Corrientes para que plantara la versión de que el chico había muerto tras ser atropellado por el ex capitán de navío Carlos Pérezy su esposa, María Victoria Caillava, cuando se retiraban de El Algarrobal en su camioneta Ford Ranger.

Una semana después, ante la jueza Pozzer Penzo, dio marcha atrás con esa versión y dijo que armó ese relato porque Fernández Codazzi la bahía sobornado y presionado.

la había sobornado y presionado. Loan Danilo Peña despareció en la tarde del 13 de junio, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio.

Cerca de las 14, Loan junto a otros chicos, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi fueron hacia un naranjal a 600 metros de la casa de Catalina Peña, la abuela del pequeño. En ese trayecto, el nene desapareció.

Por el hecho hay siete detenidos, entre ellos el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, acusado de sostener durante másde una semana la hipótesis de que el chico estaba perdido. ■

# Un contrabandista mató a un gendarme con su camioneta

Ernesto Azarkevich misiones@clarin.com

Un suboficial de Gendarmería que participaba de un control de rutas en Misiones murió al ser arrollado por una camioneta robada repleta de cigarrillos extranjeros que circulaba a alta velocidad e hizo caso omiso a las señas de la patrulla para que detuviera la marcha.

El hecho ocurrió el sábado a la tarde sobre la ruta 103, en el acceso al Parque Temático de La Cruz, a unos 45 kilómetros de **Posadas**. En ese lugar se había instalado un retén del Escuadrón II de Gendarmería para un control de rutina.

Los gendarmes le hicieron señas una camioneta Volkswagen Amarok gris para que se detuviera. El vehiculo iba desde Santa Ana, en la costa del río Paraná, hacia la zona centro de la provincia.

El cabo primero Robert Barreto, de 31 años, insistió con sus ademanes para que el conductor se detuviera, pero este imprimió mayor velocidad a la camioneta e **impactó** de lleno al suboficial.

El gendarme fue lanzado a varios

metros, mientras que el vehículo se desplazó varios metros fuera de control hasta volcar al costado de la ruta. El chofer, que sufrió cortes y golpes, fue identificado como Rodrigo Días Da Silva de 26 años.

El joven estuvo internado hasta ayer, cuando los médicos le dieron el alta y fue alojado en una celda de la Seccional Segunda de Posadas. El hombre podría ser indagado hoy.

Voceros de la Policia de Misiones dijeron que el cabo primero sobrevivió al impacto de la camioneta y fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela "Doctor Ramón Madariaga" de Posadas, donde **poco** después falleció.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, reclamó justicia en sus redes por la muerte del gendarme. "Quiero expresar mis condolencias a la familia del cabo primero Roberto Barreto de Gendarmería Nacional Argentina, que revistaba en el Escuadrón II de San Ignacio, en Misiones, y falleció al ser atropellado por un contrabandista, al intentar evitar el control dispuesto por esta fuerza en la ruta 103. El delincuente accleró y atropelló a Barreto, que pocas horas después perdió la vida".
"Era padre de dos hijos. Vaya mi

"Era padre de dos hijos. Vaya mi abrazo a su familia en este momento de profundo dolor y el reclamo de Justicia para quien violó la ley y asesinó a un centinela de la Patria", cerró su posteo en X. ■

# Atropelló, pagó la fianza y lo detuvieron

Cristian Joaquín Pacha (68), el conductor que el jueves atropelló a más de 30 personas en el centro de Córdoba, fue detenido otra vez el sábado después de que se agravaran las imputaciones que pesan sobre él. Su arresto ocurrió a un día de que quedara en libertad tras pagar \$20 millones de fianza.

El fiscal Ernesto de Aragón ordenó la detención y cambió la calificación de los delitos que se le atribuían. Ahora se le imputa por "lesiones gravisimas, lesiones graves y falsedad ideológica en concurso material." ...

clarin#ramiro.correla martins@o

**Spot** CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 42

# Personaje



Marcelo Fernández Bitar

mbitar@clarin.com

i bien Gary Clark Jr. sacó dos buenos discos de blues en peque ños sellos independientes en 2001 y 2004, su carrera alcanzó fama mundial a partir de 2012, cuando lanzó Blak and blu con el apoyo de una compañía multinacional y hasta ganó su primer premio Grammy. Hoy la noticia es la inminente llegada del músico a la Argentina, como telonero de Eric Clapton en Vélez, este viernes 20 de septiembre. Fue elegido especialmente por el inglés y esta nue va visita al país coincide con el final de su gira de presentación del álbum JPEG Raw.

En una charla telefónica con Clarín, Gary comenzó diciendo que está listo para volver a Buenos Aires, donde ya vino antes, en 2013. Primero habló maravillas de la arquitectura, la comida y el público ("Ustedes son geniales"), pero luego sorprendió con una historia de amor: "Recuerdo -dijo- que en ese momento estábamos recién comenzando a salir con mi ahora esposa, Nicole. Pasamos algunas noches románticas v hermosas, así que tengo muy buenos recuerdos porque

fue muy especial". Y agregó: "Acabo de tener la imagen de estar caminando juntos y ella tenía un vestido blanco, como de verano. Fue un momento bellisimo y yo estaba fascinado. Es el tipo de cosas que la gente recuerda cuando habla de un enamoramiento".

## -¿Cómo va la gira que estás haciendo antes de sumarte a los shows de Clapton?

-Hemos estado de gira bastante consistentemente este año, por todos lados: Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. Estuvo bueno, siempre tocando las canciones del nuevo disco.

También sagué a mis hermanas de gira conmigo cantando coros, lo cual fue divertido, ¿Creo que es la mayor cantidad de tiempo que hemos pasado juntos en una década, simplemente pasan do el rato, riendo, y eso es genial! Mi hermana mayor vino con sus tres hijos, y vo tenía a mi esposa y a mis tres hijos conmigo en Europa, así que pudieron ver el mundo y deambular. Ahora tengo ganas de llegar a la Argentina.

El primer encuentro de Gary Clark Jr, que hoy tiene 40 años de edad, con Eric Clapton fue en los célebres Crossroads Guitar Festivals que organiza el autor de Layla. "Fue en junio de 2010 -dice- y

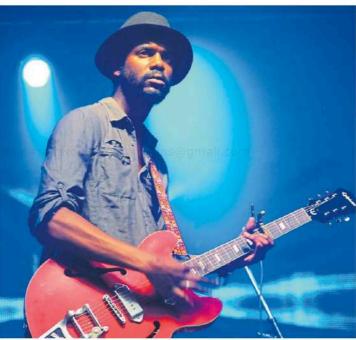

Una década. El tiempo transcurrido desde su primer Grammy. Su nombre es símbolo de blues milenarista.

# Gary Clark Jr.

# El prodigio blusero que telonea a Clapton

El famoso guitarrista vendrá nuevamente a la Argentina para tocar este viernes en Vélez con uno de sus maestros.

cuando lo vi detrás del escenario simplemente me acerqué para agradecerle la invitación. Luego me llamó para tocar juntos y bromea mos un poco porque usamos guitarras de distintas marcas".

## -¿Era uno de tus héroes de la guirra, o no era exactamente el estilo que más te gustaba cuando zaste?

-Mis primeros discos fueron de Dylan y Santana, además del tema My Father's Eyes de Clapton, a fines de los años '90. Obviamente es cuché sobre Cream v Derek and the Dominos, pero no estaba realmen te familiarizado con esas cosas. Mi introducción a Clapton fue ese estilo más suave.

En su último álbum, JPEG Raw, Gary Clark Jr cuenta con la participación de verdaderas leyendas de la música, como George Clinton y Stevie Wonder, Con total naturalidad, dice que es amigo de Wonder, que "trabajamos juntos en un par e cosas" y se conocen bien. Un día, Stevie le pidió que hiciera una canción su álbum que salió en 2020, Where Is Our Love Song, "Trabajemos juntos, fuimos y vinimos y terminamos en el estudio en diez minutos. Es realmente el más grande



La razón por la que toco es haber visto a los 5 años un show de Michael Jackson. En ese momento dije: 'Wow, quiero hacer esto".

y el más trabajador. Creo que hicimos algo súper genial", cuenta.

En cuanto a George Clinton, tam bién fue una experiencia especial porque es el artista favorito de su padre. "¡Fue trabajar con el tipo que. Inventó un género que luego ayudó a moldear otro género, por que es el artista más sampleado en la historia del hip-hop!", exclama

# -¿Cómo es un recital tuyo actual-

-Depende del tiempo establecido. Para este show vamos a mezclar lo viejo con lo nuevo. Fue divertido tocar este nuevo disco, pero la gente también quiere escuchar otras canciones anteriores.
-Mencionaste a tu padre. ¿Te me

# tiste en la música debido a su pasión por la música?

-Mi papá tenía dos guitarras no se sentaba a tocar. La razón por la que

me enamoré de tocar música en vivo fue que vi a Michael Jackson cuando tenía cinco años y dije, Wow, quiero hacer esto'. Y desde entonces estuve persiguiendo esa emoción.

# -Entus comi club legendario de Austin llama-do Antone's. ¿Cómo era?

-Antone's tuvo un par de ubicaciones diferentes a lo largo de los años. Estuvo en el campus de la Universidad de Texas y luego se mudó al centro, a la calle Quinta. Era un lugar pequeño y salvaje donde tocaba todo el mundo. Vi a Robert Cray, JJ Johnson y has-ta los Black Eyed Peas antes que entrara Fergie. Fue un momento legendario del blues y la música americana, con todos los que lue go fueron leyendas.

Yo tenía 14-15 años, me quedaba despierto hasta tarde e iba a clases de inglés por la mañana, donde me quedaba dormido en mi pupitre, con olor a cigarrillos porque iba sin ducharme. Fue donde aprendí todo. Antone's fue mi Universidad del Blues.

# -Se cumplen diez años desde tu primer Grammy. ¿Fue importante obtener el reconocimiento de la industria discográfica?

 Fue un shock: todo eso sucedió muy rápido para mí. Y estos diez años transcurridos han pasado muy rápido. Recuerdo estar sentado allí en los Grammy y mostraron en la pantalla a los nominados a mejor canción de rock, donde estaban desde Dave Grohl hasta Paul McCartney. Gané y no po-día creerlo. Fue increíble y diez años después aquí estamos, todavía haciendo esto.

## -¿La idea del nuevo álbum fue hacer diferentes tipos de música o las canciones simplemente surgieron asi?

-Al comienzo realmente no había un concepto; solo estaba haciendo canciones, Era 2020, el mundo estaba cerrado por la pandemia y estaba pensando en lo que iba a hacer. Decidí tocar más la guitarra v aprender más, porque estaba en una especie de estancamiento donde estaba aburrido de mí mismo. Empecé a escuchar más JJ Cale, Eric Johnson, música clásica, jazz y música africana, absorbiendo todo.

Fue un momento muy especial, porque venía de ganar tres Grammy y todo indicaba que se venía mi mejor año, pero de golpe quedamos todos encerrados. Así que me propuse hacer una fiesta, un álbum divertido.

## -Esa es la esencia del bli ¿no? Hacer algo bueno de los malos momentos.

-Creo que fue intervención divi-na o algo así. Me encanta el blues y es lo que hago, no puedo sacudirlo, pero también traté de mezclarlo todo y representarlo de esa manera.

Spot

# Cultura

# ¿Por qué los periodistas se dejan seducir por la ficción?

Novaresio debuta con una exploración filosófica, Pérez apuesta a la historia, Etcheves por el policial y Alconada Mon regresa al siglo XIX.

# **Leila Torres**

seccioncultura@clarin.com

Del periodismo a la ficción, no hay un solo paso: hay un puente que desandar. Luego de frondosos recorridos en la escritura ligada a los hechos, Luis Novaresio, Hugo Alconada Mon, Cristina Pérez y Florencia Etcheves se animaron a cruzar ese puente. Sin embargo, cada experiencia es única. En algunos casos, la ficción parece como un sueño a realizar. Otras veces sucede al revés: se parte de la literatura para poder construir un periodismo más rico.

Luis Novaresio, conocido por su aguda perspicacia como periodista, ha dado un paso hacia el otro lado del mostrador. Su transición del periodismo a la literatura de ficción no es solo un cambio de formato, sino un acto de exploración personal y filosófica que revela las sutilezas y complejidades de estos dos mundos que, aunque distintos, se rozan constantemente.

Es un trabajo tan nuevo, tan no transitado, como es hablar de una novela que escribí", reflexiona sobre la reciente publicación de Todo por amor pero no todo (Alfaguara). Su reciente decisión de explorar la literatura no es un capricho momentáneo, sino el resultado de una larga relación con las palabras "Hace 50 años que empecé a escribir esta novela", dice, entre broma y verdad, refiriéndose a sus primeros pasos en la escritura. Sin em-bargo, la chispa se encendió en un curso de filosofía en Buenos Aires, donde encontró la excusa perfecta para dejar volar su imaginación.

Su obra se convierte en un espacio de reflexión donde las preguntas filosóficas sobre el amor y la existencia se mezclan con las experiencias cotidianas. Aquí, la ficción no solo cuenta historias, sino que invita al lector a cuestionarse, a enfrentar sus propias ideas preconcebidas. "La filosofia lo único que hace es plantearte más preguntas", señala, evocando la figura de Berta Olas, la profesora ficticia de su novela, que utiliza el caos de la vida cotidiana como trampolín para discusiones filosóficas.

Novaresio optó por darles voz a sus personajes, permitiendo **que el lector sea quien forme su opinión**. "Traté de no juzgar y de que nadie saliera más o menos favorecido",



Hugo Alconada Mon. Publicó "La ciudad de hierro".



Novaresio. Autor de "Todo por amor pero no todo"



Cristina Pérez. Firmó "Tiempo de renacer"



Etcheves. Su nueva novela es "La cocinera de Frida".

revela, reflejando un deseo de transparencia propio del periodismo. En este cruce de caminos, no solo se aventura a contar historias ficcionales, sino que también invita al lectora un juego lídico donde la filosofía, la literatura y la vida se mezclan. "Quería jugar a lo otro", confiesa, recordando cómo deliberadamente evitó cualquier alusión a la política en su novela.

# La ficción y el verosimil

También Florencia Etcheves, reconocida periodista de prensa y televisión, ha transitado durante años el vertiginoso mundo de la crónica policial en el Grupo Clarfn, donde narró crimenes y sucesos oscuros. En su faceta como escritora de ficción, esas experiencias se reconfiguran. "Mi experiencia trabajando como periodista es la caja de herramientas que yo uso para poder escribir ficción", comenta Etcheves a Clarfn Cultura.

Etcheves publicó La virgen en tus ojos, La hija del campeón y Cornelia (Planeta), entre otros títulos. Muchos de esos libros fueron de tinte policial o thriller, la autora camina cerca de lo que más conoce. "Los lugares donde estuve, los testi-

"Los lugares donde estuve, los testimonios que escuché, los olores, los ruidos, las sensaciones... Todo eso está dentro de mi cabeza y me ayuda a la hora de concretar dentro de mi escritura de ficción", explica.

# "La literatura ilumina al periodismo", define Cristina Pérez.

No se trata solo de inventar personajes o giros narrativos, sino de darles una profundidad que resuene con la verdad, incluso cuando todo lo que rodea la historia sea inventado. "Hay una suerte de réplica de lo que viví como periodista durante tantos años", añade. Para ella, las libertades creativas de la ficción son "absolutamente todas", algo que no tiene cabida en el ámbito periodistico, donde solo deben prevalecer "los datos y los hechos que sucedieron y se están investigando". Esta separación es crucial para Etcheves, quien considera que cuando la ficción se infiltra en el periodismo, este deja de ser tal.

No obstante, incluso dentro de la ficción, su rigor periodistico no desaparece del todo. En su novela La cocinera de Frida (Planeta), por ejemplo, y aunque introduce un personaje inventado en la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera, se apoyó en una exhaustiva investigación para recrear con precisión el contexto histórico de 1940. "Lo trabajé como una investigación periodistica aunque era una novela de ficción", admite.

# Volver al siglo XIX

En los márgenes del periodismo y la literatura, Hugo Alconada Mon traza un camino que se desdibuja y se redefine en cada palabra. Con la precisión de quien ha pasado años investigando desde la trinchera periodistica, se sumerge en las aguas profundas de la narrativa histórica y policial, construyendo un relato que trasciende la simple crónica de los hechos.

"Escribir sobre los últimos 20

"Escribir sobre los últimos 20 años del siglo XIX en la Argentina es como adentrarse en el origen de nuestra contemporaneidad", comenta sobre su libro más reciente La ciudad de hierro, editado por Planeta. Este período, dice, es donde la Argentina empieza a tomar forma, con la llegada masiva de inmigrantes y la consolidación de instituciones que definirian el destino del país. Es la época de la Ley 1420, de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, y el nacimiento de partidos como el radicalismo, que traería consigo el voto universal y secreto.

universal y secreto.

La fascinación de Alconada Mon por esta etapa histórica no es casual. Es el fruto de una obsesión que lo ha llevado a leer incansablemente sobre la politica, la economía y la sociedad de aquellos años. "Escribir es otra forma de aprender," confiesa, y es en esa búsqueda de conocimiento donde el periodismo se encuentra con la literatura. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la narrativa sino una investigación constante, una búsqueda incesante por entender el mundo?

La escritura de su libro se convierte, entonces, en un rompecabezas que requiere paciencia y, sobre todo, una minuciosa labor. Alconada Mon no se conforma con los archivos históricos; va más allá, visita los lugares, conversa con los descendientes, revisa objetos que, aunque parecen inertes, cargan historias que esperan ser contadas.

Vocabulario, estilo y originalidad Cristina Pérez, reconocida periodista y autora de Tiempo de renacer, ofrece una perspectiva particular sobre esta fusión en diálogo con Clarin Cultura: "La literatura me avuda a construir una narrativa periodística más rica en vocabula rio, estilo y originalidad. Como en aquel clásico compilado de Tom Wolfe, El Nuevo Periodismo, el escritor puede poner al servicio de la verdad con las técnicas de la ficción. Se puede escribir bonito aunque uno se dedique a las urgencias de la información".

El periodismo, históricamente anclado en la objetividad y la precisión, se encuentra en un diálogo constante con la narrativa literaria, que permite explorar la profundidad de los hechos con una riqueza estilística que va más allá de lo informativo. Así como el teatro no es falsedad sino representación, Pérez argumenta que "la libertad creativa no es libertinaje y responde a un pacto fundamental con la verosimilitud".

Pérez utiliza sus novelas para resolver, con hipótesis literarias, los vacíos que la historia deja en biografías incompletas, un proceso que revela cómo la narrativa puede arrojar luz sobre lo que los documentos no prueban. "La literatura ilumina al periodismo", declara Pérez, enfatizando que ambos campos, aunque persiguen propósitos diferentes, comparten la misma materia prima: las palabras y la comprensión del mundo. "



44 Spot CLARIN - LUNES 1G DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Música

# Ratones Paranoicos y una fiesta a puro rock con aroma a despedida

Ante unas 40 mil personas que vibraron fuerte en el estadio de Vélez, Juanse desafió: "Aguante el rock and roll, que está más vivo que nunca".

# **Eduardo Barone**

Especal para Clarin

En el estadio de Vélez Sarsfield y ante unas cuarenta mil personas alucinadas con el rito del rock and roll más argentino que pueda escucharse en estos días, Los Ratones Paranoicos hicieron una escala muy especial de su Última Ceremonia Tour. Un agradecimiento simple, pero sentido a toda esa gente que propulsó su trayectoria durante cuatro décadas.

"Es sólo rock and roll, pero me gusta". Así decía la letra de lt's Only Rock and Roll, una de las canciones más descriptivas de The Rolling Stones en los años 70. Y sin dudas los (primariamente un quinteto y luego cuarteto) londinenses fueron la gran cantera de donde abrevaron y desde donde construyeron su carrera de cuarenta años.

Durante casi tres horas (sin contar el dudoso chiste de salir a escena una hora después de lo acordado) los Ratones entregaron lo que saben hacer de una manera prolija, sin sorpresas, con algún altibajo desde la mitad del show hasta el final y rindiéndole culto a una música que cada tanto amenaza con desaparecer, pero que siempre encuentra refugio hasta que se pase el aguacero musical de moda.

Con una playlist (más de treinta canciones, ¿número algo excesi-vo?) que abrió con los clásicos acordes de Isabel, las guitarras Les Paul Custom negras de Sarcófago y de Juanse comenzaron a entre verarse para formar el típico tejido sobre el que se apoya esta músi-ca desde que el rock es rock. La batería de Roy Quiroga y el bajo Hoffner de Pablo Memi acompañando milimétricamente el paso de los violeros, más una ajustadísima sección de vientos integrada por el inefable Miguel Tallarita (en trompeta y anteojos del Auto Fantástico), Marcelo Garófalo en saxo barítono y Pablo Fortuna en saxo tenor, el sonido de la banda fue en todo momento impecable e irre-

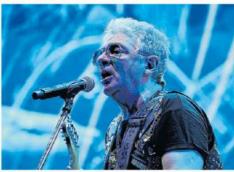

¿Última vez? Juanse, sexagenario líder en la caliente noche de Liniers.

Otrora un frontman mucho más descontracturado, dicharachero y simpático, a Juanse sel o vio un poco durito sobre el escenario. Tal vez por ese viento frío que sopló durante toda la noche desde el sur. Ataviado con un saco verde de brillos cegadores, cinturón plateado, pan-

talones chupines y unas tenis blancas, el músico, caminó varias veces la pasarela especialmente montada entre el público, dibujó algunos punteos certeros y elegantes y coronó la noche en cueros trepándose a un bafle como en las viejas épocas de la banda. Pablo "Sarcófago" Cano luciendo un sobretodo de cuero negro y primorosas bottias blancas, exprimió su guitarra en diversos pasajes del set y regaló sonrisas y su clásica bonhomía. Y toda la música sonando en seguidilla (al estilo Ramones) estableció el parámetro de un festejo esperado por muchos.

Roy Quiroga sostuvo el tempo durante toda la noche cual mecanismo de relojería. Y Pablo Memi dibujó escalas simples, pero muy eficaces, que de eso se trata esta música, construyendo junto a Roy una pared monolítica. No por nada esta gente tiene kilómetros recorridos de shuffle, blues y rock.

# Fueron (son) la banda sonora de una generación rockera.

Ratones Paranoicos es una de esas bandas que por un lado, y para quien no los haya visto o escuchado antes, nueden hacerte creer que en tres horas de show tocaron el mismo tema descuartizado en treinta partes (algo de eso hay, y precisamente ése es el encanto del cuarteto), pero por otro lado los no conocedores suelen asombrarse de la cantidad de hits que ellos han acuñado a lo largo de su extenso récord. Temas como Vicio, Rock del pedazo, Rock del gato, Cowboyo Sigue girando son la ban-da sonora de toda una generación que se asomó al rock en su adolescencia gracias a estos tíos.■

# Streaming

# La nueva serie de Nicole Kidman, con todos en el banquillo

# "La pareja perfecta"

00000

Buer

Protagonistas: Nicole Kidman, Liev Schreiber y Dakota Fanning Creación: Jenna Lamia Dirección: Susanne Bier Emisión: Seis capitulos disponibles en Netflix.

# Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

Si existiera ese subgénero o etiqueta, se podría decir que se trata de una **Típica serie Netflix**! efectiva, con nombres fuertes, una trama convencional, pero que te atrapa y te lleva sí o sí hasta el final. Ahí se enmarca *La pareja perfecta*, flamante estreno de la plataforma que tiene a Nicole Kidman con una matriarca de una familia millonaria, un papel que se conoce de memoria. Y en medio del retrato de la opulencia, en un paisaje bello, una muerte empaña lo que iba a ser una fiesta.

No va a quedar en la historia como el mejor trabajo de la australiana, ni mucho menos, pero su piso siempre es un poco más alto que el del resto. Y su transformación en una mujer fina, adinerada, que maneja los hilos familiares y que sabe guardar secretos y suavizar oscuridades de su gente es una receta que maneja de taquito.

Aquí hace de la señora Greer Garrison Winbury, la anfitriona de la fiesta de la boda de uno de sus tres



Greer Garrison Winbury. El personaje de la Kidman, una matriarca.

hijos que se celebraria al dia siguiente. Todo parece en orden, incluido el mínimo detalle. Pero en
plena celebración previa, un cuerpo aparece a un costado de todo. Y
no es el de alguien ajeno a ese mundo festivo: es el de la mejor amiga
de la novia. Y la novia (Amelia, a
cargo de Eve Hewson) no es santo
de la devoción de Greer. Y la amiga
parece que tampoco.

Con lo cual, no sólo pega un giro

Con lo cual, no sólo **pega un giro** la trama, sino que todos, inmedia tamente, pasan de invitados o protagonistas de la boda **a ser sospechosos de un crimen que, de alguna manera, salpica a cada uno.** 

Un disparador, ése, que no es nuevo, pero termina siendo efectivo, porque en la declaración de cada quien vamos descubriendo luces y sombras de cada uno, y porque el espectador pasa, inevitablemente, a convertirse en investigador doméstico y empieza a tirar nombres sobre el posible asesino.

Lo mejor de la serie anida en dos de los personajes centrales -no es un protagónico coral, pero hay varias criaturas de peso en el centro de la escena-, los que integran el matrimonio Winbury, dueño de la mansión de Nantucket, en Massachusetts: la enigmática y dominante Greer, escritora con prestigio, y su esposo Tag, un carismático marido que trabaja más de marido que de hombre de la casa. Entre los puntos fuertes también asoman la belleza del lugar, bien aprovechada por la cámara, y el buen delineado de los personajes secundarios aún los más periféricos, como el ama de llaves y la dupla de detectives que va sentando en el banquillo da uno de los personajes.

a cada uno de los personajes.

La pareja perfecta no es exclusivamente un thriller o un drama familiar. Tiene algo de cada uno, pero básicamente es un relato que entretiene, con algunos clichés acerca de quién es el asesino, pero, mientras se va despejando el camino rumbo al nombre que no estaba en lo planes de (casi) nadie, el guión va pincelando el universo de gente rica a la que le sobra plata... y le falta cositas. ■

clarin#ramiro correla martins@g

## CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# **Telones**

# Yuyito arremetió contra Susana por decirle "enamoradizo" a Javier Milei

Hace apenas unos días, Susana Giménez fue consultada acerca de su opinión sobre el gobierno de **Javier Milei** y, en consecuencia, la actual relación del Presidente con **Yuyito González**. Sin embargo, sus dichos no le cayeron bien a la propia conductora, que anoche estuvo en el

Congreso (ver pág. 10). En diálogo con LAM (América), la diva dijo que el noviazgo no le sorprendió y acotó, haciendo reír a todos con su ocurrencia: "Se ve que es enamoradizo el Presi". "La verdad es que son cosas de él-aña-dió-. Y el amor es el amor...". En aquella nota, otro de los movileros le planteó a Susana cómo sería su entrevista con el Presidente y acotó: "¿Viste que en la entrevista que le hizo Yuyito se dio un coqueteo, un ida y vuelta?". "¡Si, un levante se hizo la Yuyo! Yo la voy a invitar a e-lla en algún momento", exclamó.

Fueron esas palabras las que no le gustaron nada a González quien, en el siguiente programa de Empe-zar el Día, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine, se despachó con todo contra Su. "Susana Giménez



cción. "No es enamoradizo: está enamorado de mí".

dijiste 'qué enamoradizo el Presidente'. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el Presidente, el Presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él. Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que 'enamoradizos' no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!", arremetió.

Y fue por más: "Yo soy medio chistosa, me sale un humor medio irónico. Me río, tengo ese sentido del humor que a veces roza un po-quito la ironía. No sé si está bien o mal. Capaz está mal. Nunca me lo cuestioné, pero es parte de mi personalidad". Aún más filosa y en to-no irónico, Yuyito cerró: "Yo no soy enamoradiza. Soy fría como el viento, peligrosa como el mar".

# Horóscopo

## ARIES

Vínculos y relaciones con nuevas consignas, formula una estrate-gia diferente. Se destaca una nota propia en su trabajo cotidiano.

## TAURO

Exponga sus ideas con habilidad y dinamismo, tendrá aceptación. Toma la iniciativa y se enriquece con el diálogo entre colegas

## **GÉMINIS**

Aclara las dudas que interrumpían el desarrollo personal. Nue-vas ideas estimulan su crecimiento y se acerca a la verdad

# CÁNCER

Una mirada obietiva contribuve a concretar buenos negocios. La renovación trae y afirma el entusiasmo, desestime rivalidades.

Gana en eficiencia cuando expone su verdad sin temor. Expresa su vocación v suma voluntades para tomar decisiones importantes.

Tome un rumbo claro vavance sobre terreno firme en las relaciones de trabajo. Modifica su ac-

**LIBRA** Desafios inesperados prueban su capacidad de adaptación. Obser-va prioridades para actuar con certeza, es prudente al evaluar.

## **ESCORPIO**

Personas que alientan su trabajo ocupan un lugar importante. Le dan pautas precisas para trabajar, estúdielas en profundidad.

## SAGITARIO

Combina diferentes aspectos de una misma realidad. La acti-vidad intelectual suma energías, se organiza con buena actitud.

# CAPRICORNIO

Nuevas inquietudes, prioriza el trabajo con buenas propuestas. Si modifica hábitos actuales podrá expresarse con libertad

Oriente su conducta hacia algo específico, se enriquecerá. No se aventure a dar respuestas sin evaluar consecuencias a tiempo

El diálogo contribuye a la marcha de planes familiares. Hace su juego con reglas claras y seguras. Aproveche el momento actual.

# **SEPTIEMBRE**

**EN REVISTA** 





WWW.ELLE.COM.AR

(FO) ELLEARGENTINA

CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Clasificados 47

# Clasificados







R24 EMPLEADOS

PEDIDO

CAJERA c/exp 1163550892

CAJERA c/experiencia supermero 1/2dia B.Encalada 5268 Caba

EMPLEADA At Publ y redes buena pres z/P.Chacabuco 1169611980 EMPLEADA CULTA manejo PC redes pret. emprender@fibertei.com.ar

R25 SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS YOTROS

RECEPCIONISTA Cajera Pelug c/exp domingos y feriados 113474-6097

R27 PROMOTORASY TELEMARKETERS

PROMOTORA 15-2824-5375

Subi tu currio

R30 ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS Y OTROS



R36 CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

CHOFER taxi & remise spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa Voyague Prisma II.64033783 CHOFER app Uber a-c II.27040030 CHOFER Cabify Didi Uber reg cat D Spin-Cronos-Prisma 11.62205112

CHOFER Cabify Excelentes condi-ciones. Whatsapp escrito al 1157997131

CHOFER Larga distancia y reparto come camión Chasis Balancia C/experiencia comprobable. Man dar CV info@cvidaltransporte.com.ar

CHOFER TAXI a cargo #5452-7612 CHOFER taxi a cargo 113100-2862

**CHOFER** taxi a/c 1134388185 wsp CHOFER Taxi s/cargo 1160999703

CHOFER Taxi Cgo Dño 20753091 CHOFER Taxi de capital con expe-riencia viva Z/Oeste 1151395293

CHOFER TAXI Spin A carg #6175-3111

CHOFER taxo a cargo 1157030717

MOTOCICLISTA p/Delivery z-CABA y Gran Bs As Whatsapp II3155-7682 Subi tu curriculum a

w.empleos.clarin.com

AYUDANTE Cocin exp Rivadavia6701

CAMARERA S. de Loria 222 CABA COLOCADOR cerámic 1134544696

REPOSITOR exp Liniers II65201038 MECANICO - CABA, con exp y referencias 11-3519-1117 SEÑORITA Msaj c.s exp 866009476 SEÑORITA p/DTO PRIV z/Microctro 21 a 30sñ Bria pres 11-28479971 TECNICO EN ALARMAS Enviar CV: alarmas5871@gm TECNICO en alimentos Enviar CV: domenico1960@live.com.ar

ZAPATERO oficial-empaquis ta-11-4179-54774.mirador

VOLANTERA 1157126212

REPOSITOR c/esp 1136662151 REPOSITOR c/experiencia p/Super. Emilio Mitre 451 Cap 1133238165

VIGILADORES MASCULINOS C/ANALÍTICO EXCLUYENTE ★ EDAD 24 a 55 AÑOS ★ INCORPORACIÓN INMEDIATA + PAGO POR RANCO

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

11-2374-9155 | cvsvigilancia@gmail.com

# Servicios

clasificados clarin com



**DEPARTAMENTOS** 

# Cómo publicar en Clarín Clasificados

Para publicar acercate a qualquier recentoria de puestra red Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

0810 222 8476

# RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publică tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

Clasificados

www.receptoriaonline.clarin.com

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

# Servicios

clasificados.clarin.com



ASTROLOGIA Y TAROT

AYUDA EN HORAS 11-3878-9723 VIDENTE Natural Retornos Inmedia-tos No Falla Jamas 1164684740

Clasificados

# ¡Volvió el más grande! JAIME DEL RIO

PARAPSICOLOGO

31 años de trayectoria y Presencia en más de 156 medios de comu
<u>Ferninemos con los chantas</u>

Especialista en retorno del ser amado
Uniones de parejas - Endulzamientos - Amares
Corte de trabajo de magia negra - Aperturas - Protecciones
Cura de caèsa, campos y negocios, alejamientos de enemigos

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

Clarin EL VALOR
Clasificados DE LA PALABRA

# Contactos

clasificados.clarin.com

R58 MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

9 Mix

clasificados.clarin.com

R60) HOTCHAT

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

Legales

R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO.

FIRMAT PLANAUTO PARA FINES DETERMINADOS S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO Belgrano 1240 - Firmat (2630) Sta. Fe

Informa a sus suscriptores que el sortee correspondiente al mes de Septiembre de 2024, se realizará el asábado 28 del corriente mes a las 11:00 hs. por bollilero ante escribano público en el Hotel Howard Johnson, sito en calle Italia 1183 de la ciudad de Rosario-Sta. Fe-.

AVISOS AL COMERCIO

R76 DIDICIALES

clasificados.clarin.com

# **ENCONTRÁTU NUEVO HOGAR**



**Inmuebles** 



MAGDALENA LOPEZ MALBRAN • Tel 114092-7340 • plopezmalbran@fibertel.com.ar

JUDICIAL - LANUS - BUENA PROPIEDAD Y 4 AUTOMOVILES (3 MERCEDES BENZ Y 1 VOLKSWAGEN) - BASE EN BLOCK: U\$\$ 50.000.-BRASIL ESQ. CHOELE CHOEL (312) LANUS Pcia. Bs. As.

BRASIL ESQ. CHOELE CHOEL (2014) BENEVOS PLAN 4796, comunica por TRES dias en autos 
"ACO S.R.L. SI QUEBRA" Expo. Nº 31666/2015, que la maritima Magdalena Lopez Malbran CUIT 27-04032951-3 Tol. 114082-7340 rematerá el 
dia MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:30 He. BN PUNTO, en la Oficina o Subarties sitá la celle Jean Jaures 545 C.A.B.A., en block 
el 100% de la propieda dubicada en en Partido de Landis, de la Pela, de Buenos Alexa, parja "Villa Viloriana Arenas" Choele Choel Hoy 
112 formando esquina con la calla Brasil Matricula 11758 NOMENCLATURA CATASTRAL: CRCUNSCRIPCIÓN I SECCION A MARZANA 100 
FRACCION 1, Parida Municipal de 10243 SUPERFICIE 252,53 mº y los automóviles VOLKSWAGEN modelos GOL 2 Dominio GOGAZ: MERCEDES 
BENZ 500 SEC Dominio XFL209; MERCEDES BENX Modelos 200 CE Dominio XF2523 y MERCEDES BENZ Modelos E 240 Dominios CT0250. to too benea se realiza en las en las condiciones en que se encuentran y se exhiben, por ende se entenderra que quen resulte comprisión o previamente tales condiciones, por lo que no se administra positantoses reclamos. El comprodor se trairà cargo de todo geleto que genera el retiro de previamento de comprodor. El comprodor se trairà cargo de todo geleto que genera el retiro de la comprodor de

CONSULTAS Y FOTOGRAFIAS EN: www.rematescorporacion.org (código: MLM2402)

Nuevas ofertas, todos los días





# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU PRÓXIMO 0km



Autos

CLARIN - LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 50 **Pasatiempos** 

# Claringrilla № 20.228 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Erasmo de Róterdam.

|    | U |    |  |      |     |    |
|----|---|----|--|------|-----|----|
| 1  |   |    |  |      |     |    |
| 2  |   |    |  |      |     |    |
| 3  |   | Ì. |  |      |     |    |
| 4  |   |    |  |      |     |    |
| 5  |   |    |  |      |     |    |
| 6  |   |    |  |      |     |    |
| 7  |   |    |  |      |     |    |
| 8  |   |    |  |      |     |    |
| 9  |   |    |  |      |     |    |
| 10 |   |    |  | ila) | rin | #h |
| 11 |   |    |  |      |     |    |
| 12 |   |    |  |      |     |    |
| 13 |   |    |  |      |     |    |
| 14 |   |    |  |      |     |    |
| 15 |   |    |  |      |     |    |
| 16 |   |    |  |      |     |    |
| 17 |   |    |  |      |     |    |
| 18 |   |    |  |      |     |    |
| 19 |   |    |  |      |     |    |
|    |   |    |  |      |     |    |

# Definiciones

1 ⊳ Salida al campo para comer al aire libre; 2 ⊳ Relativo a los ríos; 3 ⊳ Conjunto de los seres pequeñí-simos que se hallan en suspensión en el mar o en las aguas dulces: 4 > Persuadir a uno con argumentos a adoptar una resolución; 5 > Bot. Cabillo de las flores: 6 > Persona que tiene por oficio hacer o vender chorizos; 7 > (Florentino ~) Paleontólogo argen tino v autodidacta en ciencia (1854-1911): 8 ▶ Determinar o expresar las cualidades de una persona o cosa; 9 - Elevado a una dignidad o empleo superior; 10 » Golpe dado con un cordón; 11 » Relativo a la moderna Grecia; 12 » Naturales de Bahía Blanca, ciudad portuaria de la Prov. de Bs. As.; 13 > Antiguos habitantes de origen griego, en la Magna Grecia, o sea el sur de Italia y Sicilia; 14 ⊳ Emitirán palabras; 15 ⊳ Disipar los bienes con gastos desordenados, malgastar, derrochar; 16 ⊳ Instrumento de viento, compuesto de un tubo cilíndrico con aguieros que se tapan con los dedos o con llaves, boquilla v pabellón en forma de campana: 17 ► (W) Metal de color gris acerado, muy duro, denso, tenaz, dúc-til y difícil de fundir; 18 » Persona que custodia una cosa; 19 - Chismes o enredos para indisponer a una persona con otra.

Las palabras se forman con las siguientes silabas a - ba - bla - ca - car - ce - cer - cho - cla - con - cor -cu - cuen - dar - di - dián - do - do - dún - fi - flu - fra ghi - go - grie - guar - ha - hien - i - la - li - lio - lo - me - mio - mo - na - ne - ne - nic - no - o - pe - pi - pic planc - pro - rán - ri - ri - ro - ses - ta - tas - te - ton tos - ven - vi - vial - wol - zo.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico | • |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | 3 |   |   |   |   | 6 |   |   |
| 2     |   |   |   |   |   |   | 8 |   |
| 9     | 7 |   |   | 5 |   | 3 |   |   |
|       |   |   | 9 | 2 |   |   |   |   |
| 1     |   | 8 |   |   |   |   | 4 |   |
|       |   |   |   | 3 | 7 |   |   | 1 |
|       |   |   | 3 | 1 |   |   |   | 1 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 1 |

|   |   |   |   |   | 3 | 2 | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   | 9 |   |   |   |   |   |
| 9 | 3 |   |   |   | 1 |   |   |   |
|   |   |   |   | 5 | 6 | 7 |   |   |
|   |   | 7 | 1 |   | 2 | 4 |   |   |
|   | 1 |   |   |   |   | 8 | 5 |   |
| 4 |   |   | 3 |   |   |   | 7 |   |
| 5 |   |   |   |   |   | 9 |   | 3 |
| П |   |   | 7 |   |   |   |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| PUNTILLA<br>QUE NO TIENE<br>FIN (FEM.)            | <b></b>                       | JEFE 0<br>CABEZA DE<br>UN GRUPO<br>(PL.) | 7                       | FLIABA<br>LA VISTA<br>WIQUEL                     | <b></b>                       | QUE NO<br>PADECEN<br>ENFERMEDAD<br>CUBRIRÁN | ₹                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| L <sub>2</sub> .                                  |                               |                                          |                         | +                                                |                               | Ŧ                                           |                     |
| LANCE QUE<br>OA FIN A<br>LA PARTIDA<br>DE AJEDREZ |                               | HABLARÁN<br>MIL<br>KILOS                 | <b>→</b>                |                                                  |                               |                                             |                     |
| L.                                                |                               | +                                        |                         | VOLDÁN DE<br>FILIPINAS<br>DISERTAN-<br>TE (FEM.) | *                             |                                             |                     |
| CORCOVAS<br>REVEREN-<br>CIAR                      | <b>*</b>                      |                                          |                         | +                                                |                               |                                             |                     |
| L.                                                |                               |                                          |                         |                                                  |                               |                                             | A SHAN<br>DISTANCIA |
| DE MODO<br>INCORRECTO                             | LA QUE<br>ESTA AHI<br>PAJAROS | *                                        |                         |                                                  | CONTRAC-<br>CIÓN<br>HERAUMBRE | *                                           | *                   |
| 4                                                 | +                             |                                          | REGALE<br>SUS<br>BIENES | <b>→</b>                                         | +                             |                                             |                     |
| CORAJE<br>ARROJO<br>TEJIDO DE<br>MALLAS           | >                             |                                          |                         |                                                  |                               | TANTALIO                                    |                     |
| L.                                                |                               |                                          | RITUAL<br>CEREMONIA     | <b>→</b>                                         |                               | •                                           |                     |
| LIENZOS<br>PARA LA<br>CAMA                        | +                             |                                          |                         |                                                  |                               |                                             |                     |

# Soluciones Sudoku Nº 6.920

| 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 |

| Αv | anz | ad | 0 |   |   |   |   |   |   |
|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 9  | 2   | 8  | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | l |
| 5  | 3   | 6  | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |   |
| 7  | 1   | 4  | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 |   |
| 2  | 9   | 5  | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | l |
| 4  | 8   | 3  | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 |   |
| 1  | 6   | 7  | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 |   |
| 3  | 7   | 9  | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 |   |
| 6  | 5   | 2  | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 |   |
| 8  | 4   | 1  | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 |   |

# Claringrilla Nº 20.227

...buena, es desdichado aunque sea el dueño del mundo (conclusión) **Epicuro.** Filósofo griego.

|    |   | * |   |   |    |   |   |   |
|----|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 1  | 0 | В | 0 | E | W. |   |   |   |
| 2  | M | U | R | M | U  | R | A | R |
| 3  | Н | E | R | R | E  | R | 1 | A |
| 4  | E | N | F | 1 | 5  | E | M | A |
| 5  | M | A | N | T | E  | N | E | R |
| 6  | D | E | S | G | Α  | R | R | 0 |
| 7  | E | 5 | C | U | E  | T | 0 |   |
| 8  | 1 | D | E | A | L  | E | 5 |   |
| 9  | ٧ | E | N | 1 | D  | E | R | 0 |
| 10 | E | 5 | T | R | U  | 1 | A | R |
| 11 | 0 | D | Ó | M | E  | T | R | 0 |
| 12 | C | 1 | Z | A | Ñ  | E | R | 0 |
| 13 | A | C | 0 | M | 0  | D | A | R |
| 14 | A | н | 0 | N | D  | A | R |   |
| 15 | C | A | M | P | E  | Ó | N |   |
| 16 | A | D | R | 0 | L  | L | A | S |
| 17 | C | 0 | R | A | М  | 1 | N | A |
| 18 | C | A | R | В | U  | N | C | 0 |
| 19 | L | U | M | 1 | N  | 0 | 5 | 0 |
| 20 | A | N | Ė | C | D  | 0 | T | A |
| 21 | A | Q | U | E | 0  |   |   |   |

Horizontales. Infinita, dirán, mate, Apo, jorobas, venerar, esa, al, mal, do-ne, valor, red, rito, sábanas. Verticales. Encaje, aves, tonelada, líderes, Ni, oradora, miraba, orín, taparán, Ta, sanos, lejos.



# Precio de los opcionales

Cobine moreas 1999. Magnetis La Guiudi \$199990 - Genicos \$2,00,00 - Revista fi \$2,500,00 - Avquitectura \$2,000,00 - ELLE \$5,000,00 - Prescolar Genicos \$3,000,00 - Relamamiento Cocina en Casal V 18 19,999,90 - Autas de Colección \$3,999,00 - Relamamiento Dimissanios Acembrosos \$5,009,00 - Auquitectura Esp. con DNIS 2,500,00 - ELLE Cocina \$4,000,00 - Le casade Pagas Paga \$7,999,00 - Junidio Genical \$2,000 - ELLE Decondică \$3,000,00 - Baranziento Colección La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11,999,90 - Relamamiento Colección Figurines de Cro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11,999,90 - Relamamiento Colección Figurines de Cro La Granja de Zenón Adoptá tu Mascota \$7999.90.

5

2

# Edición del día

ECABLA-TERE severa de l'Action Englaire Lobot La Pitala Lobot, Lufairy Ziniate Edicion de Già più gians paune l'entation le la Appeniane. Il precio de tape est inne recargo de enviro para Capital Federal, Cara Diucnos Aries y La Pitat Para di resto del più el precio de tape es son mezago. DIERCOUNES AND GIATRO de l'Action de l'A

Piedras 1743 (140), Capital Fax 4309-7200. Impresión y Circulación: 2 pta 320 (1255), Capital Fel: 4303-7800. Fax 4309-7310. Publicidad: Ta-cuari 1364 (1350). Capital Tel: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-770-47730. Fax Clasificados: 4348-770.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

# "Emigrar nunca fue ni es tan fácil"

Horacio Convertini nos emocionó con esas sen saciones tan inolvidables que se apilan en nues tros recuerdos. (En una reciente columna en este diario) nos muestra sus sentimientos, esos con los que se llora de alegría y, lo inundaron, al llegar a Cisternino, el pueblo del sur de Italia de donde emigraron sus padres y sus abuelos. Aquello que reza "gallegos e italianos: primos hermanos" es sin du-da muy representativo. Ellos fueron los que en los años 20 y 30 arribaron en aquellos barcos que los alejaban del sufrimiento de una guerra en ciernes.

Tuve la dicha de ir a Galicia. En una pequeña al-dea del Municipio de Poio aún estaba en pie la casa donde nació mi madre. Un rinconcito desde donde se veía el mar en toda su belleza. Al igual

que en Cisternino donde las viviendas eran de pie-dra con sus típicos y originales techos cónicos, postal clásica de La Puglia, llamadas trullos. En Galicia son famosos y considerados reliquias nacionales los hórreos, también montados sobre piedra y con techos curvos apoyados en cuatro pilotes. Eran un tesoro de cada hogar porque allí se guardaban los cereales, el centeno para amasar el pan, el maíz para alimentar a los animales, los embutidos que serían muy bienvenidos en invierno... Los hórreos se alinean sobre la costa de Combarro, ofreciendo al turismo internacional objetos típicos y recuerdos valiosos. Allí el mar es muy azul. Su placidez es típica de las rías gallegas, esas que dibujan las costas con sus entradas y conforman un paisaje al que acuden turistas de toda Europa.

Vuelvo a la aldea e imagino a mi madre con tan solo doce años bajan-do el empinado camino llevando la oveja para vender en Pontevedra. Eran pesetas honrosas y salvadoras para la familia. En estos días bajan raudos modernos autos por la ruta que cuando se hizo les cambió la vi-



da a los gallegos. Desde todos los ángulos de esa colina se ve el mar azul. Así me maravilló desde el jardín de la casa de mi madre. Es un lugar de ensueño. En Pontevedra, la capital, aún conservan la Plaza do Obradoiro donde se juntaban los campesinos a vender sus produc-tos. En aquellos años los niños contribuían con el trabajo familiar. Vuelvo a ver a esa jovencita que con apenas 16 años emigró a Buenos Aires; como muchos, vino sola. Cuánto miedo habrá sentido en el barco Jamaica que la traía junto a esa tía que apenas había conocido. Sabía que la esperaba trabajar en Buenos Aires para que todo mejorara. Entonces Argentina recibía a los gallegos previo a una carta de llama-da enviada por un familiar que se hacía cargo de la solidez moral del nuevo residente. Debía temer a lo desconocido, pero debía soñar con un mundo mejor. Ni lo fue entonces ni lo es en estos días... Emigrar no fue ni estan fácil como bien nos enseñó Convertini.

Rosa de la Fuente rosabfuentemhotmali.com

# Pide la reposición de la Virgen de Luján en un puente

Desde hace bastante tiempo en el acceso de CABA hacia el Puente Nicolás Avellaneda se hace visible la ausencia de la escultura de la Virgen de Luján en la estruc-tura de ladrillos con inscripción DNV (presumiblemente, Dirección Nacional Vial). Este faltante por la rotura del enrejado se deba probablemente a un hurto, pe ro puede reponerse y garantizar su seguridad con un simple enrejado más sólido o al menos reemplazando la imagen original con una no tridimensional: por eiemplo de mayólicas u otro método artesanal que evite hurtos posibles en un futuro.

La Virgen Santísima de Luján para los creventes es patrona de todo el pueblo argentino y de sus caminos, carreteras y puentes, y para quienes no creen es un símbolo cultural nacional que evoca el amor maternal, la protección y másaún la protección de los transportistas y vehículos en ge-

Creemos desde nuestra misión institucional que defender nuestro patrimonio cultural, artístico, paisajístico e histórico es una labor supra partes de todos los partidos, por encima de ideologías y que hace al interés nacional y a todo el pueblo argentino. Ezequiel Toti argentina@crocereale.it

## Destaca que Mendoza importe medicamentos de India

La iniciativa del gobierno de Mendoza de permitir la importación de medicamentos de la India es una excelente noticia para nuestro mercado que debiera extenderse a todo el país. Son medicamentos de calidad, seguridad, eficacia y de mucho menor precio de lo que pagan los consumidores en nuestras farmacias ademas de contar con aprobaciones de las autoridades sanitarias FDA (EEUU) y EMA (Comunidad Europea) de altos niveles de fármaco-vigilancia. No hay riesgos para la salud.

Vale la pena decir además que las drogas y/o principios activos que utilizan la mayor parte de los laboratorios farmacéuticos argentinos provienen justamente de India y China para ser luego dosificados y mezcla dos con excipientes para ser comercializados a precios extraordinarios. Esta excelente medida debiera ser extendida a todo el país para desarticular las "ventanillas" que funcionan en la ANMAT, y la complicidad de gran parte del cuerpo médico y el vademé-cum de las obras sociales con los laboratorios farmacéuticos en desmedro de los con-

Pablo Gay pabloagay@hotmail.com



# HACE 50 AÑOS

# Laviudade Perón se acerca alosgremios

En medio de un clima social tenso y de abierta violencia política por la agitación de las organizaciones terroristas, dos meses y medio des-pués de la muerte del presidente Pe rón, su viuda y entonces titular del Ejecutivo Nacional, María Estela Martínez, recibía a las cúpulas de la CGT y de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Las instituciones sindicales, entonces muy influyentes y poderosas, llevaban sus reclamos por el deterioro salarial y otros retrocesos del mundo del trabajo, debido a los tropiezos del Pacto Social que en vida había impulsa-do el presidente fallecido, en un acuerdo tripartito entre empresarios y trabajadores, con el Estado como árbitro. Al mismo tiempo, el canciller Alberto Vignes, era recibi do en Washington por el secretario de Estado, Henry Kissinger. En un trágico acto de piratería aérea, esta vez a cargo de un secuestrador suicida de aviones len Vietnam del Sur, desataba un desastre: haría estallar la máquina en el airel provocando la muerte de todos sus ocupantes. También moriría él.

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA



















# ACTUALIZADAS Por Maitena



# **Pasiones Argentinas**

# Escribir no es lo que la gente piensa

Natalia Zito Escritora

blando de la gente. Escribir, visto desde afuera, puede parecerse a la escena de un empleado adminis-trativo poco eficiente. Uno que se dispersa, como perplejo, mirando a la nada, con el es-critorio desordenado, lleno de anotadores de distintos tamaños y libros que no son exactamente lo que necesita pero que prefiere que sigan ahí. Un empleado que cada tanto ev sus tareas levendo, hasta que su propio rigor lo devuelve a la pantalla, en la que en lugar

de escribir responde mensajes, hace tareas de sus otros trabajos y al rato se fastidia porque, al final, no está en lo importante. Entonces vuelve a la escritura, cambia un verbo por otro, pone algún punto o coma, pero cuando llega al borde del texto, donde debería seguir, resulta que no sabe cómo ni por dónde. Entonces, se levanta para hacerse un café, el quinto o sexto del día. O mejor, sale hacia el café de la esquina porque si se despeja, conseguirá transmitir lo que busca. En el café, los budines tienen una pinta infernal se lo consiente porque también se trata de pasarla bien, pero pide todo para llevar. Cuan-do está regresando, piensa que la vida es esto, que no debe olvidar que la escritura depende en buena medida del deleite de lo pequeño. También puede ser que la culpa comience a horadarlo porque, al final, en lugar de escribir, se la pasa tomando café

Cuando vuelve al texto, café y budín en boca, de pronto, debe soltar todo porque descubre por fin cuál era la frase que le faltaba a un párrafo. Gracias a ese impetu, escribe algunas líneas hasta que, otra vez, las palabras se le niegan. Afuera, comienza a oscurecer, y ahí sí: el infierno de no haber escrito lo suficiente. Es el momento en que el empleado se escurre por las redes sociales en busca de monos cariñosos o un tiroteo en Madrid, no importa. El escritor va, como cualquiera, a buscar en las redes lo que no hay, pero después de un rato, con suerte, tuitea: qué fatídico el crepúsculo cuando no conseguí escribir lo que quería.

CRIST

Traiga su comida

YO. MATÍAS Por Sendra



obre la escritura, puedo decir una

cosa: no es lo que la gente piensa

Así lo escribió Henry Miller en

Primavera Negra. Odio la expre sión "la gente", pero esta vez se tra-

ta de generalizar, porque ser uno más, a ve

ces, es un alivio. La gente piensa que los escritores andamos flotando en busca de inspi

ración, que al momento de escribir sabemos

cuál es la palabra correcta en medio de una

especie de trance hollywoodense, sacudién-

donos cual Martha Argerich o Fito Páez -se

gún el caso-, sin despegar las manos del te-

clado. Vengo a decir que Miller tenía razón.

Casi nada es como la gente piensa. Para las

grandes cosas también hay una cocina, que

como tal siempre es doméstica. Oue vo se-

pa, la gente no hace un estudio de sus cir-

cunstancias mentales y socio económicas al

momento de buscar un embarazo, simple-

mente se dicen: "bueno, dale", o algo parecido,

ciba a un nuevo ser humano. Sin duda, hav

quienes lo piensan más, pero hoy estoy ha-

ara que algún tiempo después el mundo re-









TIRA Y AFLOJA Por Erlich+

